Vélez, sigue el milagro

Clasificó por poco, pero llegó a la final. Aguantó con 10 casi todo el partido y en los penales venció a Argentinos. DEP.

Katja vuelve a la música A los 66, la actriz armó el grupo Shambala. Canta y toca el piano. P.38



BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.166, PRECIO: \$ 1.400,00 EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 46. Lunes 29 de abril de 2024

### Milei defiende su gestión y elige a Cristina como rival

Dijo que "sería maravilloso" enfrentar a la ex vicepresidenta en 2027.

El Presidente decidió contestar las críticas de Cristina Kirchner en el acto de Quilmes. Dijo que su discurso fue de "una pobreza intelectual notoria" y que la ex vice de Alberto Fernández "sigue abrazada a un modelo que destrozó a la Argentina". También volvió a cuestionar a la oposición al confirmar que no invitará al Pacto del 25 de Mayo en Córdoba a los gobernadores que no acompañen. "Están nerviosos porque va bajando la inflación", ironizó. P.6

#### Correr el eje

Luego del impacto por la marcha universitaria, Milei elige polarizar con la jefa kirchnerista. P.7

#### El Presidente defendió a Lijo y un ex funcionario de Macri lo cruzó.





#### Chile sigue en shock y adjudican a mapuches el rebrote de la violencia

En medio de una frenética búsqueda de los asesinos de tres carabineros en el Sur trasandino, la Policía arrestó ayer a tres individuos en la zona de la masacre, Cañete, a 800 km al sur de Santiago. No se informó la identidad de los apresados pero la investigación

zados, en especial los agrupados en la Coordinadora Arauco-Malleco, entre otras pistas. Los tres uniformados murieron el sábado y sus cuerpos fueron quemados en una zona donde se repiten los ataques incendiarios a instalaciones forestales, en el marco del con-



#### Alimentos importados: hasta un 75% más baratos que los argentinos

Es a un mes del anuncio de que el Gobierno autorizara compras en el exterior. Ejemplo: el atún se vende a \$985 frente al de La Campagnola que aquí se ofrece a \$ 3.669. Los súper se concentran en traer también café, pastas, cervezas y chocolate. Los alimentos provienen en general de países vecinos como Uruguay, Brasil, Paraguay y, además, Ecuador. En los próximos dos meses se ampliará el surtido. P.16

#### Otro robo de terror a clientes y empleados en un bar de San Telmo

En un asalto relámpago a la una de la madrugada, cuatro delincuentes armados entraron a un bar en Chile y Perú, una zona muy concurrida y uno de los puntos turísticos de la Ciudad. Las víctimas fueron clientes, meseros y hasta el encargado del local. Huyeron en el mismo auto que los trajo. Con la misma modalidad habían robado una pizzería en Boedo el miércoles 24. P.30

#### Un crimen por una moto

Un policía de la Federal fue baleado y su novia, asesinada en Acceso Oeste. P.31

#### Ganancias y reforma laboral, claves para aprobar la ley en Diputados

Se inicia hoy el tratamiento de la Ley Bases enviada por el Gobierno. En la Rosada y entre los opositores dialoguistas hay optimismo en la votación en general, pero reconocen que puede haber diferencias en la discusión de los artículos. Se pone el foco en el aumento del mínimo no imponible de Ganancias y en la reforma laboral. PoSumario CLARIN - LUNES 29 DE ABRIL DE 2024

### Habló Cristina, explotó el rating Kyllamó Kicillof





Eduardo Paladini epaladini@clarin.com



abían pasado poco más de dos horas de la presentación de Cristina Kirchner en Quilmes y una consultora especializada en redes decidió publicar el rating del discurso. Con dos curvas, una roja y otra azul, mostraba cómo habían sido las audiencias del streaming de los cinco canales de noticias durante el discurso de la ex presidenta y las comparaba con el mismo horario del sábado anterior.

En C5N lo vieron y festejaron: la transmisión a través de su plataforma oficial en Youtube había crecido un 502%. Eso quiere decir que se multiplicó por seis: de los menos de 9.000 views del fin de semana pasado ahora superaban los 54.000.

En paralelo, a sus cuatro competidores la aguja apenas se les había movido: LN+ subió un 3,2%, A24 un 6,9%, TN un 7,6% y Crónica TV un 21%.

El dato, además de mediático, tiene un

interesante componente político: C5N se convirtió, hace años, en el canal más afín al kirchnerismo. Su antítesis es LN+. ¿Qué significa esto? Que la reaparición de Cristina en el sur del Conurbano impactó básicamente en su público.

Más números: de las cerca de 100.000 personas que la escucharon por estos canales, más de la mitad lo hizo C5N. A lo que hay que sumar unos 30.000 que lo hicieron directamente por el canal que la ex presidenta tiene en Youtube. Boom de rating cristinista.

Donde no cayeron tan bien las cifras fue en las huestes de Axel Kicillof. Ya es público el enfrentamiento del gobernador y un grupo de intendentes que lo fogonean contra La Cámpora y Máximo Kirchner.

Esta renovada interna peronista quedó al descubierto en media decena de actos públicos en las últimas semanas, con ninguneos explícitos y para la tribuna.

Cerca del gobernador querían saber bá-

sicamente cómo había medido la reaparición de Cristina, que en la interna ahora juega a favor de su hijo, pero sobre todo en contra de los jefes comunales que levantan a Kicillof pensando en el 2027.

#### El discurso de la ex presidenta pegó sobre todo en la interna. ¿Alcanza?

Bastante de esto, como reveló Clarín, la ex mandataria se lo dejó en claro al gobernador en la reunión privada que tuvieron antes del acto. Luego, el ¿ex? niño mimado de Cristina debió observar la alocución desde abajo del escenario. A buen entendedor...

Así, los números de la audiencia, que confirmaron el peso que mantiene la ex presidenta en su tropa, dejaron un sabor bastante amargo entre quienes sueñan con la jubilación/sucesión.

Otros datos, en cambio, preocupan en quienes creen que Cristina todavía tiene mucho para dar y se aferran a su figura como una tabla de salvación política.

En esta misma edición (página 19), Clarín cuenta una historia particular. Analogías, la consultora que mide para los Kirchner, le llevó antes del acto a la ex presidenta (y a Máximo) su encuesta más reciente. Allí, medio escondido, aparece un dato que la perjudica: aunque Javier Milei ya está transcurriendo su quinto mes de gestión en la Rosada, la mayoría sigue responsabilizando al gobierno anterior por la escalada de precios. Se trata, desde hace años, de la principal preocupación de los argenti-

Otros sondeos, también adelantados por este diario, encienden el alerta K por el lado político: debutantes en el rubro como Karina Milei hoy miden mejor que la ex mandataria.

**EL SEMÁFORO** 

#### Walter Schmidt

wschmidt@clarin.com

Uriel "Lucho" Cantero





#### Incomunicado

Su tío es el jefe de la banda narco que azota Rosario. Ambos están detenidos en Marcos Paz. Y al comprobarse cómo seguían moviendo los hilos a través de los celulares, ahora el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, les prohibió todas las comunicaciones y las visitas. Sólo pueden hablar con sus abogados. Soc.



Gobernador de Buenos Aires.



#### La interna K

13

El acto organizado por Mayra Mendoza en Quilmes, donde reapareció Cristina, exhibió una vez más las diferencias que se vienen dando en el kirchnerismo. Máximo, especialmente, enfrenta al grupo de intendentes que busca el crecimiento del gobernador. Y a éste, en Quilmes, no lo subieron al palco. El País

Daiana Ocampo

Maratonista.



#### Boleto a París

Arriesgó todo -había corrido otro maratón en Sevilla solo dos meses antes-y acertó: a los 33 años, la atleta de Pilar se metió en el top 10 del maratón de Hamburgo (única no africana en lograrlo), hizo la marca de su vida con 2:26:24 y se clasificó para los Juegos Olímpicos. Estará allí junto a Florencia Borelli. Dep.

HUMOR

#### Fernando Sendra fsendra@clarin.com



CRUCIGRAMA

12

#### Horizontales

 (No sé –) Canción escrita por Armando Manzanero. 3. Capital de Jordania. 7. Poeta de los antiguos incas. 9. Hembra del ratón (pl.). 10. Americanismo: plantación de coca. 11. Lugar alto y bien situado desde donde se divisa una buena panorámica. 13. Preparé una cosa mediante un proceso. 14. Tela fuerte de algodón empleada para toldos. 15. Río de España.

#### Verticales

1. Cabra del Himalaya. 2. Base nitrogenada fundamental, componente del ARN. 3. Pedía un tribunal superior para sí la causa que debe juzgar otro inferior. 4. Colocación de minas o explosivos en un terreno. 5. Cause calor. 6. Pronombre demostrativo. 8. Impiden el paso por un conducto. 11. (- Brooks) Director del filme El joven Frankenstein. 12. Convicto.

#### Solución:

Horizontales, 1. Tú. 3. Amán. 7. Aravico. 9. Ratonas. 10. Cocal. 11. Mirador. 13. Elabore. 14. Lona. 15. Eo. Verticales, 1. Tar. 2. Uracilo, 3. Avocaba, 4. Minado, 5. Acalore. Nos. 8. Atoran. 11. Mel. 12. Reo.



Tema Del Día CLARIN - LUNES 29 DE ABRIL DE 2024

#### Conmoción en Chile



Vigilancia. Un pelotón de militares, fuertemente armados, realizan intensos operativos en zonas cercanas a Cañete, donde fueron asesinados los tres policías el sábado. EFE

### Apuntan a mapuches radicalizados por el asesinato de los carabineros en Chile y hay tres detenidos

No se informó la identidad de los arrestados en Cañete, donde el sábado fueron baleados y quemados tres policías. El grupo Arauco-Malleco es uno de los investigados por el atentado.

SANTIAGO. AP, AFP Y CLARIN

En medio de una frenética búsqueda de los asesinos de tres policías en el sur de Chile, los Carabineros arrestaron ayer a tres individuos en la zona de lamasacre ocurrida el sábado, la peor en la historia reciente de la institución y que ha conmocionado al país. Las pesquisas apuntan a sectores mapuches radicalizados como supuestos autores del hecho, aunque el gobierno no descartaba otras pistas.

El intenso operativo policial que derivó en el triple arresto se realizó en la zona de Cañete, en la región sureña de Bio Bio, donde ocurrió el homicidio y posterior quema de los cuerpos de los tres carabineros, Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal. No se informó la identidad de los detenidos. El área, como toda la Araucania, es una zona de frecuentes enfrentamientos ennidad mapuche, mayoritariamente pacífica, y las fuerzas del Estado en el marco de un conflicto centenario por la tierra entre grupos empresarios forestales y las comunidades originarias que la reclaman como propia.

El presidente Gabriel Boric, que calificó el crimen ocurrido como un "atentado terrorista", no descartó usar todas las herramientas legales para lograr la máxima condena a los responsables, en medio de una fuerte crisis de seguridad en el país que tiene en jaque al gobierno y genera hondo descontento en vastos sectores de la población. La localidad de Cañete está ubicada a unos 500 kilómetros al sur de Santiago y la masacre ocurrió cuando los Carabineros celebraban el 97° aniversario.

No hubo reivindicación inmediata del atentado. En la zona hay grupos violentos supuestamente

bién operan mafias de contrabando de madera y drogas. Es habitual la destrucción de viviendas o el asalto a camiones. El ataque sucede la misma semana en que la justicia declaró culpable de "usurpación violenta de predio", hurto y "atentado contra la autoridad" a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, uno de los grupos que se atribuyó asaltos incendiarios. Llaitul arriesga hasta 25 años de cárcel en una sentencia esperada para el 7 de mayo.

Uno de los brazos de esa Coordinadora son los Órganos de Resistencia Territorial, que reivindican la lucha armada como un método legítimo de reclamo. Es considerada una organización terrorista y un grupo sospechoso al que apuntan los investigadores.

Ayer, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, anunció que el Gobierno se querellará contra los tres violentos sectores de la comu- ligados a un sector mapuche. Tam- responsables del triple asesinato. ción fue reclamada por Kast así co- no lo mantiene en el ouesto. ■

"Las querellas van a ser por homicidio contra Carabineros, infracción a la Ley de Armas y por organización criminal", precisó, con lo cual se podrán aplicar las penas más altas. Los tres delitos denunciados conllevan una pena de cadena perpetua calificada.

El sábado, el jefe de Estado dictó el toque de queda en las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa, en la zona del ataque, que se extenderá desde las cero hasta las 7 de mañana. Mientras se ignora si la medida se aplicará en toda esta semana, el ex candidato presidencial y líder de la ultraderecha, José Kast, reclamó al gobierno la imposición de un Estado de sitio en Chile, en medio de la conmoción nacional y el duelo por el triple asesinato.

"Estamos ante un tipo de ataque que no se había visto nunca" en el país, dijo ayer la ministra del Interior Carolina Tohá, cuya destitumo la del Jefe de Prevención del Delito.

Los policías fueron emboscados cuando se dirigían en una camioneta blindada a fiscalizar una prisión nocturna. Los carabineros murieron bajo balazos de alto calibre. Los delincuentes quemaron los cuerpos dentro de la camioneta, detalló la ministra Tohá. "Los asesinaron fuera (de la camioneta) y no se sabe por qué se bajaron (del vehículo)", señaló.

Desde mayo de 2022 toda la zona del atentado está bajo estado de emergencia para controlar los ataques, en su mayoría sabotajes incendiarios, de grupos armados. En medio de la convulsión, se reabrió la polémica sobre si es momento para que el jefe de Carabineros, Ricardo Yáñez, abandone su cargo tras la imputación de la Fiscalía por apremios ilegales durante las protestas de 2019. Por ahora, el gobierTema Del Día CLARIN - LUNES 29 DE ABRIL DE 2024

#### Conmoción en Chile

Grupos mapuches, en su mayoría pacíficos, reclaman tierras explotadas por empresas forestales. Sucesivos gobiernos han fracasado en hallar una salida.

### Un conflicto centenario en el Sur chileno sin resolución a la vista

En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile, como Biobío, existe desde hace más de un siglo una disputa territorial entre el Estado, comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas y que fueron ocupadas a la fuerza por el Estado chileno.

El brutal asesinato de tres carabineros el sábado renueva con crudeza un conflicto de décadas que una sucesión de gobiernos de distinto signo no ha logrado resolver en Chile. La violencia atribuida a grupos mapuches en el Sur reaparece una y otra vez, pese al envío de militares y a los tibios intentos de diálogo que esbozó el presidente Gabriel Boric.

Un avance importante en el tema indígena se produjo en 1993, cuando durante el gobierno de Ricardo Lagos se aprobó una ley que aborda el problema de la tierra, uno de los puntos clave del conflicto. Entre otras cosas, la legislación establece subsidios para adquisición y regularización de terrenos, cómo velar por la preservación y difusión del patrimonio cultural indígena o la implementación de programas interculturales en salud y educación, entre otros aspectos. El problema es que, desde entonces, los gobiernos no han establecido un plan en común para enfrentar el problema mientras continúa la lucha del pueblo mapuche por sus tierras ancestrales.

Desde la formación del Estado chileno en el siglo XIX, los indígenas fueron perdiendo sus terrenos, en muchos casos, a través de prácticas poco claras o engañosas. Paulatinamente, la tierra fue pasando a

#### La zona mapuche en disputa



manos de colonos europeos, trasladados especialmente al sur a partir de 1850, a sus descendientes y, más tarde, a empresas forestales, lácteas y agrícolas de gran peso en la economía del país.

Además de sus tierras, los mapuches piden que haya un equilibrio entre la producción económica y los recursos naturales, esencialmente escasos y no renovables. Pese a la gran cantidad que tiene la región, las encuestas sucesivas muestran que la Araucanía y sus

zonas aledañas padecen el mayor índice de pobreza del país, alcanzando en general una cota cercana al 17,4%.

Hay una amplia serie de razones que explican el conflicto centenario trasandino. Junto a la disputa por la tierra y el reclamo de respeto por los recursos naturales agotables, otros de los puntos relevantes exhibido por los grupos mapuches -en su gran mayoría pacíficos y opuestos a toda violencia- tiene que ver con la falta de reconocimiento hacia este pueblo desde que se creó el Estado trasandino.

Desde mediados de 2022, en la zona rige un estado de excepción ratificado por el Congreso, una herramienta constitucional que permite el despliegue militar allí para que ayuden a Carabineros (la Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales rutas y caminos.

En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria agrícola y propiedades, cortes de ruta y enfrentamientos que han costado la vida a gran número de comuneros mapuches, además de la muerte de policías.

Fue el gobierno del conservador Sebastián Piñera el que declaró, en octubre de 2021, el estado de excepción y la militarización de la Araucanía. Se desplegaron entonces más de 2.000 militares para reforzar la tarea de la policía. Pero el conflicto no cedió.

Boric, que tomó las riendas del gobierno en marzo de 2022, había prometido levantar ese estado de excepción que, en su opinión, sólo escalaba el conflicto. En el inicio de su gestión, el mandatario socialdemócrata intentó establecer algún canal de diálogo. Boric retiró a los militares desplegados por Piñera. Pero dos meses después debió dar marcha atrás, al ver que la tensión recrudecía con nuevos incendios y ataques. Fue cuando la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las organizaciones que ha reivindicado ataques violentos en la zona y a la que apuntan las pesquisas por el asesinato del sábado, llamó a "preparar fuerzas y organizar la resistencia armada".■

#### Crecen un 28% los homicidios del crimen organizado

SANTIAGO, EFE Y AP

Desde noviembre pasado, Chile enfrenta un aumento del 28,2% de casos de homicidio asociados al crimen organizado, según reveló el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia.

"El crimen organizado y la corrupción socavan el Estado de Derecho y la seguridad de nuestros ciudadanos", indicó Valencia en su cuenta pública anual, en la que estuvo presente el presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Las cifras que marcan un alza de ese tipo de delitos se han registrado desde la puesta en marcha del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), a fines de 2023. El crimen organizado llegó a Chile a través de bandas criminales como El Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana y con tentáculos por toda la región, que ha arraigado en la capital chilena.

El jefe del Ministerio Público expuso también que se registró un alza del 107 % en el caso de secuestros vinculados al crimen organizado y un incremento del 88 % en los imputados formalizados por este mismo delito y vinculados estas redes.

En materia de corrupción, otro de los temas que han ocupado la agenda política y mediática del país, el fiscal reveló que desde que estalló el Caso Convenios, en junio pasado, una trama de supuestas irregularidades en el traspaso de subvenciones públicas a fundaciones privadas, 22 personas de seis fundaciones han sido imputadas, por un monto fiscal que supera los 3.000 millones de pesos (3,1 millones de dólares). ■

### Reclamos de justicia al gobierno entre familiares de los policías

SANTIAGO, EFE Y AP

Los familiares de los policías asesinados en el sur de Chile lanzaron críticas al gobierno entre expresiones de dolor y reclamos de justicia.

"Estoy dolida, muy desgarrada, no se lo merecían", fue el escueto testimonio de Erika, madre del Catres soldados que aparecieron calcinados dentro de una camioneta policial durante la madrugada de este sábado. La mujer realizó el comentario a su salida del lugar donde trabajaba su hijo, en "Los Alamos". En medio del dolor, Erika admitió que fue hacia el lugar para hablar con los oficiales a cargo "pacuerpo" de su hijo y pidió una fuerte acción del Estado para dar con los culpables.

"Aún no nos informan nada confirmó -. Les quiero pedir mucho respecto porque lo que pasó no tiene nombre", dijo al diario La Tercera de Santiago.

Por su lado, Fidel Videl, el padre

do en Cañete junto a sus dos compañeros, apuntó contra la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, del partido Comunista, y el presidente Gabriel Boric, señalando: "Cuántas muertes han habido y él no ha hecho nada", dijo en alusión al mandatario.

"Anoche pasó por la casa y se despidió de mí (...) No conversamos, pasó a buscar una motosierra, o sea, una engrapadora, porque iba a hacer un trabajo donde el suegro. Me llamó que venía del trabajo", dijo el padre a la prensa chilena, al referirse a la última vez que vio a su bo 1°, Misael Vidal Cid, uno de los ra ver cuándo le entregaban el del cabo Misael Vidal Cid, asesina- hijo antes de que lo asesinaran en nistas sobre todo".■

la localidad de Cañete, 500 km al sur de Santiago. Vidal sostuvo que a su hijo le gustaba su trabajo pero se quejó de que "los vehículos (de Carabineros) que andaban trayendo estaban sin protección, con una malla no más, horrible".

"Si hubiesen estado con el resguardo respectivo (...) dicen que las armas no tenían ni municiones adentro, imagínense", indicó el afligido padre. Al aludir a la diputada del PC, sostuvo "en el Congreso no hacen nada. Esto que ocurrió ahora no tiene nombre y las autoridades deberían hacer algo, los comuTema Del Día

### Bullrich envió a Chile sus condolencias y reforzó el Sur argentino

La ministra de Seguridad le mandó una carta a su par trasandina. Habían tenido un entredicho por la presunta presencia de células terroristas de Hezbollah.

#### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, expresó este domingo sus condolencias por el brutal crimen de tres carabineros chilenos en la convulsionada zona sur del país vecino.

La ministra también ofreció ayuda del Gobierno argentino al chileno para combatir el crimen y fuentes de su entorno manifestaron que el sur argentino se encuentra reforzado por estas horas tras los tres asesinatos que conmocionan Chile y arrincona al gobierno de Gabriel Boric por la creciente violencia en ese país en varios sentidos.

La Araucania, donde se produjo el crimen de los efectivos que fueron además calcinados, es una zona de frontera muy delicada. Está a la altura de la Patagonia argentina, donde grupos radicalizados mapuches están en rebelión contra ambos Estados.

Bullrich estuvo el jueves con la ministra del Interior y Seguridad chilena, Carolina Tohá, para aclarar el entredicho que tuvieron por dichos de la ministra argentina, cuando recordó que grupos asociados al terrorismo como Hezbollah operan en Chile y otros países de la región.

Tal como publicó **Clarín**, Bullrich le llevó un informe a su par en el que con lujo de detalles describió la zonas andina y de la Triple Frontera donde operan estos grupos. Y no solamente lo sostiene la Argentina sino también la inteligencia internacional.

Justo este domingo se encontraba en Chile haciendo trabajos con sus pares el comandante en jefe de la Gendarmería nacional Argentina, José del Pilar Bogado.

La carta de la ministra de Seguridad argentina dice así: "La ministra de seguridad de la República Argentina Patricia Bullrich y las fuerzas federales de nuestro país envían su **sentido pésame** por el cobarde asesinato de tres carabineros de Chile".

"Sepa la República de Chile y sus autoridades que cuentan con el apoyo incondicional de la Argentina en la lucha contra la criminalidad organizada. Esto mismo manifestamos hace sólo 48 horas a la señora ministra del interior y seguridad de Chile, Carolina Tohá, y reafirmamos en este momento difícil."

"Vaya también nuestro pésame a todos los carabineros de Chile y muy particularmente a la familias que hoy sufren la pérdida de sus seres queridos"

Un comunicado similar y ya nombrando a sus colegas asesinados, con nombre y apellido, emitió la Gendarmería nacional.

El problema mapuche impacta directamente en la Argentina, porque existen vínculos entre las comunidades de ambos países, y hay características similares en el accionar violento.

Desde que asumió el gobierno de



Gesto. Bullrich envió una carta al gobierno de Gabriel Boric. L. THIEBERGER

Javier Milei, se concretó la postergada -por el kirchnerismo- extradición de Facundo Jones Huala a Chile, para que cumpla su condena por el incendio de una vivienda en el país vecino, además de portación de armas. "Basta de terroristas disfrazados de mapuches", tuiteó Bullrich por X, cuando la Policía Federal detuvo a Matías Santana, líder de la usurpación de Villa Mascardi y con pedido de captura por el incendio de una casa. Y se sumó al apresamiento de Gonzalo Fabian Coña, acusado de usurpación de tierras. ■







Llamado motocicletas modelo FASCINO 125 / RAY ZR 125

Yamaha Motor Argentina S. A. convoca a los propietarios de motocicletas modelos FASCINO 125/ RAY ZR 125 conforme a los rangos de numeración de motor y chasis que se mencionan más abajo, para que contacten a un concesionario oficial y coordinen un turno para la realización del reemplazo de la pieza "Leva de freno":

| Modelo      | Código Modelo | Año Modelo | Número de Chasis | Desde | Hasta |
|-------------|---------------|------------|------------------|-------|-------|
| FASCINO 125 | BTG1          | 2022-2023  | 8C6SEK31         | 00101 | 02053 |
|             | BTG3          | 2022-2023  |                  |       |       |
| RAY ZR 125  | BTH1          | 2022-2023  | 8C6SEK32         | 00101 | 02613 |
|             | BTH2          | 2022-2023  |                  |       |       |

Se ha detectado un problema en el accionamiento de la leva o manillar de freno. Se ha notado que en algunos vehículos al accionar el freno delantero la leva podría no volver a su posición original y en el peor de los casos podría bloquearse la rueda debido al atascamiento de la palanca. Por ello, preventivamente y para garantizar la confiabilidad de sus productos, se dará inicio una campaña especial de servicio a través de la red oficial de Concesionarios de Yamaha Motor Argentina S.A., en la cual se reemplazará la pieza indicada en las unidades.

Yamaha adopta esta medida en carácter preventivo y destaca la importancia de concurrir al concesionario oficial de su preferencia en cuanto sea posible.

La calidad y seguridad de los vehículos fabricados por Yamaha son objetivos prioritarios de la compañía en todo el mundo.

Para mayor información, los usuarios podrán consultar nuestra página web www.yamaha-motor.com.ar o contactarnos a través de nuestro correo electrónico garantias@yamaha-motor.com.ar

Buenos Aires, abril de 2024.



#### La pelea política



Juntos. Cristina Kirchner y Javier Milei en el Congreso de la Nación, el día de la transmisión del mando presidencial.

#### **MENSAJE EN REDES**

#### Cristina volvió a advertir sobre la Ley Ómnibus: "Justificar el tarifazo"

A horas de que el Congreso trate a la Ley Bases, y tras los cruces con Javier Milei derivados de su discurso del sábado, Cristina Kirchner salió a cuestionar un capítulo: el dedicado a la energía y la formación de los precios de las tarifas de luz, un punto que la expresidenta le dedicó largos minutos en su discurso en Quilmes.

Ayer fue por tuit y se pregunto si la declaración de emergencia energética será solo para "justificar el tarifazo". En una continuidad de las advertencias que hizo en Quilmes, advirtió que se faculta al presidente "a dejar sin efecto 2.308 obras públicas paralizadas en todo el país, de las cuales 119 son universidades nacionales, pero le prohíbe revisar los contratos dolarizados de generación de energía renovable, térmica e hídrica, causa principal del aumento astronómico en las tarifas eléctricas, como demostramos ayer en nuestra charla".

### Milei salió al cruce de Cristina Kirchner y los K, y afirmó que "están nerviosos porque la inflación baja"

El Presidente sostuvo que el discurso de la ex vice fue de "una pobreza intelectual notoria". Confirmó que no invitará al Pacto de Mayo a los gobernadores que no tengan previsto firmarlo.

En su peor semana en el Gobierno, con una enorme marcha que lo obligó a recalcular y salir a hacer aclaraciones de todo tipo sobre el futuro de las universidades, Javier Milei cuestionó duramente ayer el discurso del sábado de la expresidenta Cristina Kirchner, al que calificó de **"una pobreza intelectual** notoria" y disparó contra la oposición: "Están nerviosos porque baja la inflación".

El presidente habló en una entrevista por radio Rivadavia, en la previa del tratamiento de la Ley Bases en el Congreso y luego de la semana marcada por el impacto de la masiva marcha universitaria.

Al ser consultado sobre la reaparición de la ex mandataria en un acto en Quilmes, el libertario respondió: "Lo primero que puedo decir es que respecto otros de sus discursos, el de ayer ha sido un discur-

modelo, alguna estructura formal en sus discursos más clara, en este directamente carece de una forma orgánica de presentar un tema. Es de una pobreza intelectual notoria, una caída que me sorprendió". Además cuestionó que "sigue abrazada a un modelo que destrozó a la Argentina".

"Están nerviosos, cada día es más notable el modo en que va bajando la inflación", dijo al argumentar por qué cree que la ex vice de Alberto Fernández apuntó contra su gestión. También sostuvo que "los salarios le están empezando a ganar a la inflación".

Según sus dichos, "Cristina Fernández de Kirchner necesita reagrupar la tropa y juntarla toda. Hoy es una bolsa de gatos, la misma que fueron gobernando y que generó uno de los peores gobiernos de la historia", continuó y agregó que la so muy pobre. En general hay un el discurso de ayer fue "**un acto de-**

sesperado por mantener vivo un movimiento político que tanto daño le ha hecho al país".

El cruce dialéctico entre Milei y la exmandataria se había iniciado el sábado, durante la aparición pública de Cristina Kirchner en un acto en Quilmes. Allí, la expresidenta le reclamó "un golpe de timón" y lo chicaneó: "No pagaste CAMMESA, las obras públicas... Es como que ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el agua, el alquiler, la señora que trabaja, digas que tenés superávit. No, hermano, no tenés superávit. Mirá todo lo que debés, no tenés superávit", dijo con tono nervioso.

"Eso de hazaña histórica por el superávit fiscal... ¡Es un trimestre! Entonces nosotros que tuvimos seis años, qué somos, ¿héroes nacionales? ¡No!", redobló su mensaje, Cristina.

En ese sentido, aseguró que Milei del discurso de CFK.

no tiene "plan de estabilización" y es, en cambio, solamente un plan de ajuste. "Por más que el presidente se enoje, se burle, haga caritas. No tiene plan de estabilización. No es una cuestión técnica, es una cuestión política y social, la sociedad y los empresarios tienen que creer en eso para tener efectividad. Este gobierno no lo tiene: es solamente un plan de ajuste", expresó la expresidenta.

Tras la embestida pública de Cristina, Milei devolvió el guante donde habitualmente lo hace, en las redes.

"La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero. El resultado es un país destruido con 60% de pobres", escribió el Presidente, una hora después del cierre

Y completó con una contestación directa a la pregunta de Kirchner: "¿De qué sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron... VLLC".

Milei confirmó además que invitará al acto por el denominado Pacto de Mayo-su programa de gobierno que porpuso el 1 de marzo pasado- el próximo 25 de mayo en Córdoba sólo a los gobernadores que se sumarán al acuerdo.

"Los que acompañan van a ser invitados, los que no quieren acompañar, si no quieren cambiar, qué quiere que le haga. El tango se baila de a dos", sostuvo el mandatario en una entrevista con LN+.

Consultado acerca de qué gobernadores quedarían afuera, Milei evitó dar nombres. Ya trascendió que serían Axel Kicillof y otros cuatro alineados con el kirchnerismo y el PJ. ■

### Tras el duro golpe de las universidades, Milei busca correr el eje

La enorme marcha apabulló al Gobierno. El Presidente aprovechó para polarizar con Cristina como enemiga.

#### Ignacio Ortelli

iortelli@clarin.com

Javier Milei tenía ganas de hablar desde antes de escuchar el discurso de **Cristina Kirchner**. Lejos de irritarse por alguna frase o de tratarse de una reacción intempestiva por las duras críticas de la ex Presidente, el mandatario planificó con paciencia la estrategia comunicacional y activó los pedidos de entrevista que tenía pendientes para el fin de semana cuando todavía el acto en Quilmes no había comenzado.

Es que la reaparición de la ex mandataria llegó justo en auxilio del Gobierno, tras la semana más compleja e intensa desde que asumió Milei, con una enorme marcha universitaria que por primera vez le quitó la iniciativa al oficialismo. Milei no quería dejar pasar la oportunidad de confrontar el discurso de Cristina porque entiende que sale fortalecido en el contraste con la cara más emblemática de un "movimiento político que tanto daño le ha hecho al país".

La poca profundidad que le atribuye a Cristina en su análisis ("Una

pobreza intelectual notoria", la calificó) y la falta de argumentos sólidos para cuestionar el rumbo de la economía lo terminaron de envalentonar a Milei para aceptar la entrevista con radio Rivadavia y limitarse en la primera respuesta en redes que hizo el sábado a la noche.

Si en su vuelta Cristina hizo esfuerzos por cuidar los modos para intentar que su mensaje permeara en sectores no K, Milei se mostró todavía más calmo, a pesar de abordar temas espinosos.

En la nota, de poco más de una hora, el Presidente se mostró sereno para buscar derribar los argumentos de la vice de Alberto Fernández desde el punto de vista de la economía y mantuvo un tono por momentos monocorde, a pesar de que en su repertorio no faltó la ironía: "Necesitaríamos por lo menos que se vuelvan más racionales, y no que traten de sostenerse aferrándose a una economía del Planeta de los Simios, por decirlo de una forma educada", dijo.

En el terreno económico, su especialidad, Milei no pasó sobresaltos para replicar las consideraciones de Cristina desde el punto de vista técnico, pero en el final de la

entrevista dejó en claro que la polarización entre ambos modelos es una idea que lo seduce: "Sería maravilloso enfrentar a Cristina y ponerle fin a la etapa más negra de la Argentina desde la dictadura", se entusiasmó, al imaginar la campaña presidencial de 2027.

Aunque hubiera preferido que no le preguntaran por su vínculo con los periodistas y los medios de comunicación, y se sintió más incómodo, no se desvió de su objetivo inicial y se mantuvo templado con su interlocutor. No hubo descalificaciones personales pero sí se mostró firme al sostener su derecho a defenderse "de las mentiras".

Un momento de similar tensión se dio cuando respondió por la postulación del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia. Resaltó que fue el magistrado que "metió preso a (Amado) Boudou", explicó que su nominación forma parte de "una estrategia para tener una Corte que tenga un formato que respete más la Constitución", y pidió no entrar en "detalles puristas" al evaluar su propuesta.

Allí, en el fragor del debate, tuvo un desliz: consideró "anti-republicano" que le consultaran si no le

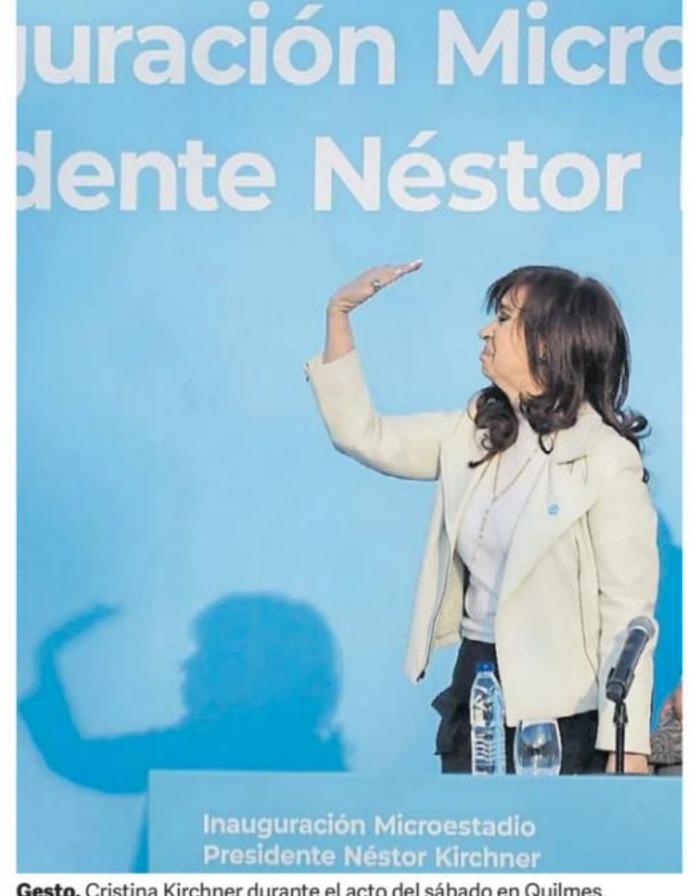

Gesto. Cristina Kirchner durante el acto del sábado en Quilmes.

hacía "ruido" que no avanzaran las causas de corrupción contra funcionarios K. "Nosotros somos el Poder Ejecutivo, no tenemos por qué meternos en el Judicial, lo que tenemos que tratar es de darles la mayor libertad posible (a los jueces), no entrometernos", se defendió con dientes apretados.

Con todo, la respuesta le permitió salir de la encerrona y no opinar sobre el letargo de los jueces en las causas en las que se investiga a funcionarios públicas de gestiones anteriores, incluidas aquellas que

se iniciaron a partir de denuncias de su propia administración.

La postura no parece tener que ver con una actitud cómplice con la impunidad de los corruptos sino con su estrategia de enfocarse en polarizar con Cristina. Un detalle que lo refuerza: Milei se ocupó de remarcar un dato que recibió de Aresco, que dice que si hoy hubiera una elección, obtendría el 54%. La misma cifra que en 2011 cosechó Cristina, que por su alta imagen negativa, asoma como la enemiga perfecta para el oficialismo.

### Un ex funcionario de Macri cruzó a Milei por Lijo y Boudou

Javier Milei salió a defender la postulación del sospechado juez Ariel Lijo para la Corte y a negar que hubiera ayudado a los K en las causas por corrupción, y salieron a cruzarlo del lugar menos pensado: Mariano Federici, ex titular de la Unidad de Información Financiera en el gobierno de Mauricio Macri.

En su defensa del juez Lijo y ante las presentaciones de múltiples asociaciones de juristas, empresarias y de la sociedad civil que cuestionan al juezo, Milei dijo: "Pregunto: ¿quién metió preso a Boudou?. Me parece que cuando usted entra en esos detalles puristas, creo que eso se lo puede encontrar a todo el no le gusta es con quien está alineado y lo justifica de agarrarse de eso", atacó Milei en su entrevista radial.

En un duro posteo en redes, Federici le plantó a Milei lo que en términos del sitio Chequeado, sería un "Falso" a sus dichos.

"Lijo no tuvo nada que ver con meter preso a Boudou", dijo terminante Federici. No solo eso: "En otra causa por enriquecimiento ilícito, que aún se encuentra en trámite en su juzgado y a punto de prescribir por la cantidad de tiempo que hace que la tiene, hizo un show mediático con una detención de Boudou para disimular su inacción. Pero en Ciccone, que es mundo. La diferencia si le gusta o donde Boudou tuvo una condena Sospechado. El juez Ariel Lijo.



firme y fue efectivamente preso, más allá de haber elevado la causa a juicio cuando ya no quedaba más margen para no hacerlo, Lijo no tuvo nada que ver".

Federici recordó el rol de Lijo ante el involucramiento del gobernador Gildo Insfrán: "Es más, en el segundo tramo de Ciccone, donde Lijo tenía que investigar el lavado de activos, le salvó el pellejo al corrupto del gobernador de Formosa remitiendo las actuaciones a su provincia, y volvió a dejar planchada la parte restante de la investigación financiera para garantizarle la impunidad a Boudou y a algunos empresarios poderosos vinculados al financiamiento político de Sergio Massa."

"Esa causa, también conocida como Ciccone II, de haberse elevado a juicio en tiempo y forma, lo debería tener aún preso a Boudou y con una condena mucho mayor a la que por el momento recibió. Si es- devolver cifras multimillonarias ■

to aún no ha ocurrido, es solo porque Lijo quiso que así fuera", dijo Federici.

Indicó también que "Boudou terminó preso, y cumplió una buena parte de su condena por corrupción en prisión (causa Ciccone), porque la UIF, que tuve el honor de presidir (2016-2019), en su rol de querellante, solicitó al TOF que lo condenó la prisión preventiva con la condena y el TOF la concedió".

Milei había defendido a Lijo que contaría con aval de los K en el Senado, ya que muchos sospechan que este juez denunciado ante el Consejo de la Magistratura por falta de investigación de causas de corrupción, la dilación arbitraria de los tiempos procesales y enriquecimiento ilícito, sería permeable a la impunidad de Cristina Kirchner, que está en libertad pese a haber sido condenada a seis años de cárcel por corrupción y a 8 El País

### La nueva grieta que atrae a Milei y la jugada política que prepara

EN FOCO



Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

a gran avenida del medio no existe más", concluyen en el entorno del presidente Javier Milei, a la vez que firman el acta de defunción del experimento de Juntos por el Cambio que llevó a Mauricio Macri al poder en el 2015 de la mano de una coalición con el radicalismo de Ernesto Sanz y la centroizquierda de Elisa Carrió.

Si bien la permanente alusión a las elecciones legislativas del 2025 es parte de la estrategia para marcarles la cancha a quienes no acompañan la gestión de gobierno, Milei tiene claro que la dirigencia política requiere un reordenamiento ideológico, estimulado por las ideas y no en "kioscos partidarios", como suelen ironizar en la Casa Rosada. A partir de allí, la nueva grieta estaría compuesta por un frente de centroderecha que imaginan liderado por el libertario, y otro con núcleo en el kirchnerismo, traccionando a sectores de izquierda y de centroizquierda.

El cristinismo no es ajeno a esa interpretación y la comparte plenamente. De allí que se acelere la interna entre La Cámpora y Axel Kicillof ante la orfandad de liderazgos políticos por debajo de Cristina Kirchner.

Lo llamativo es que pese a la embestida permanente de Milei contra "la casta", en la cual la UCR suele llevarse la peor parte, en el Gobierno imaginan **una gran coalición** a la que no sólo sumarían a un sector importante del PRO que ya se ha alineado con el oficialismo, sino también muchos dirigentes radicales y del peronismo ortodoxo, aquéllos de

#### En el Gobierno creen que pueden formar una gran coalición con sectores del PRO, UCR y PJ ortodoxo.

centroderecha como el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y que suelen referenciarse en Miguel Angel Pichetto, alejados de Cristina y del camporismo.

"Carrió tiene más que ver con el pensamiento político de Cristina que con nosotros y (Martín) Lousteau es el presidente del radicalismo pero en realidad es un kirchnerista de pura cepa", argumentan desde la mesa chica libertaria.

La interpretación oficialista es que hay un 35% opositor si se aglutina a todos dirigentes que están en las antípodas de Milei, y el 65% restante, con mayor o menor adhesión, quiere que al Gobierno le vaya bien. Señalan que con esta polarización no hay una demanda opositora del electorado que no sea kirchnerista y



Mutua conveniencia. Polarizar le sirve a Cristina aunque más a Javier Milei. F. LOPEZ CLARO

que cualquier dirigente que necesite ganar volumen criticando a Milei, lo conseguirá si lo acompaña **la audiencia K**. No hay nada para pescar por afuera.

Bajo ese esquema, el primer paso que dará La Libertad Avanza será el de hacer una afiliación masiva en mayo, en todo el país. Aunque podría postergarse para después de la firma del Pacto de Mayo, porque si consigue ese acuerdo el Gobierno saldría fortalecido y buscarán capitalizarlo.

La convocatoria y el armado será en los 24 distritos, a partir de la necesidad que en torno al Presidente señalan, de contar con una fuerza nacional propia que hoy no existe. En esa tarea, Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem tendrán un protagonismo clave; de hecho, ya desembarcaron en la Ciudad.

Después, admiten, a comienzos del 2025 definirán si plantean la fusión con aquéllos sectores del PRO, la UCR y el PJ ortodoxo afines, o LLA se mantiene separado. Aunque es inevitable que si Milei tiene éxito en la gestión sean muchos los dirigentes de esas fuerzas que busquen ser candidatos a legisladores el año que viene. Falta mucho todavía.

A partir de esa lectura, no es casual la reaparición moderada de Cristina Kirchner. Atrás parece haber quedado aquélla dirigente que, seis meses después de la asunción de Macri en el poder -casi como Milei- le decía al mundo en una entrevista para Telesur en Bruselas, que el gobier-

no de Cambiemos era "más parecido al proceso económico de Martínez de Hoz durante la dictadura y en lo político, a lo que fue el 55 con el derrocamiento del peronismo".

Si hubiera coherencia, ¿qué debería decir de Milei, un fiel exponente de derecha que cuestiona a los guerrilleros que los K enaltecieron, que discute los 30 mil desaparecidos, y que quema banderas kirchneristas como el lenguaje inclusivo, el INADI, el Ministerio de la Mujer, el Salón de los Pueblos Originarios o el financiamiento de la cultura?

Lo más fuerte que dijo Cristina de Milei es que el superávit es mentiroso, que el Gobierno no tiene plan de estabilización o cuando etiquetó al proceso actual como de anarco colonialismo en un juego de palabras con anarco capitalismo.

Luego, convocó a sus militantes a dejar de discutir "por pelotudeces" y salir a explicarle a la sociedad lo que, para ellos, está ocurriendo. Y ensayó un tardío llamado a la desideologización de la disputa política al señalar que no cree en las categorías de derecha o izquierda porque son ajenas a nuestra historia. Precisamente, fue el kirchnerismo quien ideologizó la política y la fórmula amigo-enemigo para alimentar la grieta. Lo cierto es que Cristina coincide con la lectura libertaria de que el escenario político se lo pueden repartir entre Milei y el kirchnerismo. Fue el Presidente quien pidió hablar este domingo para subirla al ring: "Sería maravilloso enfrentar a Cristina en el 2027 y ponerle fin a la etapa más negra de la Argentina desde la

#### La crítica moderada de CFK y su rechazo a las etiquetas "derecha", "izquierda" marcan un cambio.

dictadura", afirmó.

Sería también el corolario de **la estrate- gia K** en el 2021, de alimentar la figura de Milei -no confrontando y ayudando a su crecimiento de distintas maneras- para bloquear el crecimiento de Juntos por el Cambio, y que en la campaña 2023 resultó más notorio aún.

En el cristinismo no dejan de apuntar que a pesar del pésimo gobierno de Alberto Fernández, a quien le fue peor fue a Juntos por el Cambio, que desapareció. Pero son conscientes que iniciaron un descenso que nadie sabe cuándo se detendrá, sobre todo si a Milei le va bien. Por las dudas, Cristina ensaya moderación y amplitud, para una metamorfosis con menos peronismo y más progresismo.

El País

### Interna K al rojo: ninguneo a Kicillof y un llamado de Cristina antes del acto

Máximo Kirchner hizo que dejaran al gobernador abajo del escenario. Enojo de la ex presidenta y una cita a solas.

#### Mariano Roa

mroa@clarin.com

La excusa era conmemorar los 21 años de la elección presidencial del 2003 que entronó a Néstor Kirchner al poder. Pero nadie o casi nadie de los que fueron y no fueron estaba pendiente de esa fecha. Mucho menos de la otra excusa: la inauguración de un Polideportivo en Quilmes.

Ni siquiera la atención era exclusivamente por la reaparición de Cristina Kirchner en un acto oficial. El plato principal consistía en apreciar qué gestos y señales daría la ex presidenta sobre la feroz pelea entre Máximo y Axel Kicillof. Y Clarín pudo confirmar que antes del evento hubo un mano a mano entre la ex mandataria y el gobernador.

En el acto se vieron actitudes y comportamientos que no sólo confirman la interna desatada en el PJ provincial, sino que también hubo algunas pistas de cómo podría terminar. Lo más claro es que la ex presidenta está algo fastidiada con el enfrentamiento entre su hijo de sangre y su hijo político.

A decir verdad, la furia de Cristina no es tanto por los berrinches
de Máximo contra Axel. Más bien,
el encono es contra varios jefes comunales a quienes los acusa de
operar para que Kicillof quede a la
cabeza de una futura reestructuración, desconociendo la conducción
de Máximo y La Cámpora.



En Quilmes. Axel Kicillof.

En el acto de Quilmes, el gesto que más sorprendió fue la falta de cortesía de la anfitriona y camporista Mayra Mendoza. Clarín habló con cinco intendentes del Conurbano que estuvieron en ese encuentro. Todos coincidieron que, aunque parezca secundario, la decisión de no subir al gobernador al palco en un evento institucional fue un "acto de ninguneo".

"Es una modalidad típica de Máximo. En realidad, es la forma de basurear que disfrutaba propinar Néstor", señala un intendente que supo estar muy cerca del padre del jefe de La Cámpora. Otra de las señales que se tomaron como un desprecio fue que **Cristina no hizo alusión ni una sola vez al gobernador.** 

"Están discutiendo para ver cómo cambia la vida de los dirigentes, hay que discutir para cambiar la vida de la gente", disparó Cristina apuntando a la pelea interna.

Kicillof también parece haber jugado, aunque nadie sabe bien si realmente se daba cuenta lo que hacía. Decidió llegar al acto en Quilmes junto al ex fundador de La Cámpora, Andrés Cuervo Larroque. Hace tiempo que el funcionario provincial decidió hacer públicas sus críticas a la Orga y a varios de sus ex compañeros.

"Eso de llegar con el Cuervo a Quilmes, no sé si Axel lo hizo a propósito. A veces siento como que no se da cuenta o finge demencia. Lo que está claro, es que a pesar de los amagues de ruptura o independencia, a Kicillof no le va a dar la personalidad para plantársele a Máximo, con Cristina apoyando a su hijo. Se va a terminar alineando", reflexiona otro jefe comunal.

Cuando Kicillof descendió de la combi, varios intendentes lo fueron a saludar. Allí llegó un emisario de Cristina. "Te está esperando adentro. Quiere hablar con vos a solas antes del acto", le dijeron.

Nadie quiere contar qué le dijo la ex presidenta a Kicillof. Al parecer, hacía tiempo que Cristina no lo llamaba, quizá como muestra de desagrado. Cristina le habría remarcado lo que repite su hijo como un loro enojado: que algunos intendentes están usando al gobernador para empoderarse con vistas a la verdadera contienda, los lugares en las listas para 2025.

Dicen que Axel salió de verse con Cristina con la misma cara con la que entró. "Quizá lo que mejor aprendió en estos años de bancarse a los Kirchner, es la de hacerse bien el boludo, algo que copió del rey en estos menesteres, Daniel Scioli", indica un intendente de la zona Sur.

Lo que creen los jefes del GBA es que Cristina intentará evitar una ruptura y ordenaría aunar posiciones en pos de la fortaleza que ofrece funcionar en bloque. ■



Milei, detrás de su primera ley

### Ganancias y reforma laboral, claves para aprobar la Ley Bases

La sesión se inicia hoy a las 11. Siguen las negociaciones por el gravamen y el paquete laboral. El poroteo favorece al oficialismo. Optimismo en la Rosada.

#### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

Aunque en el Gobierno reconocen que podría haber diferencias en la discusión particular de la reversión del impuesto a las Ganancias y de la reforma laboral, son optimistas en que habrá "fumata blanca" tras la sesión de la Ley Bases y del paquete fiscal que desde hoy por la mañana tendrá lugar en Diputados.

En Casa Rosada advierten que hubo "un aprendizaje" respecto a la estrategia urdida en febrero pasado cuando se envío una ley Omnibus de más de 600 artículos -la actual se redujo a una tercera partecasi sin consultar a los bloques legislativos dialoguistas y en medio de tironeos constantes con los gobernadores. La audaz maniobra. llevada a cabo en el marco del cénit de la "batalla cultural" que libran los halcones libertarios, terminó en fracaso y en duros cruces entre el oficialismo y oposición.

Ahora, observan en el Ejecutivo, la eventual media sanción de la normativa parece más que probable. La futura discusión en el Senado, donde los números son más apretados y donde el peronismo tiene un peso importante, demandará un esfuerzo adicional del oficialismo.

En la previa al debate en la Cámara baja, el propio Javier Milei, de al-



Debate. El libertario Martín Menem va a presidir la sesión de Diputados que se prolongará hasta mañana.

guna manera, desescaló la tensión al autorizar negociar cambios al megaproyecto y al enmarcarlo en la futura rúbrica del Pacto de Mayo con el que aspira a sentar las bases de al menos 10 políticas de estado. "Es un tema que está llevando de manera muy intensa el ministro Francos, así que tiene ahí

mejores detalles de cómo viene eso. Yo cada vez que hablo con Francos lo veo muy optimista", admitió el Presidente este domingo en diálogo con Radio Rivadavia.

Es que en estas últimas semanas las oficinas del ministerio del Interior fueron escenario de reuniones con integrantes de los distintos bloques "dialoguistas" en donde se consensuaron los puntos en disputa. Esos encuentros sumado al ulterior envío de los borradores a los jefes de los bloques legislativos y a los gobernadores, terminaron alimentando "un consenso" respecto a la ley Bases y al paquete fiscal.

Sin embargo, Milei volvió a dejar sentado que si nuevamente naufragara el debate de la iniciativa, seguirá impulsando reformas sin el acuerdo del Parlamento. "Estamos teniendo logros económicos y de seguridad enormes, nos reconocen lo que estamos haciendo a nivel mundial La política estuvo todo el tiempo tratando de meter palos en la rueda y a pesar de la política lo estamos logrando y nosotros no vamos a cambiar el rumbo", enfatizó este domingo a La Nación +.

Con este telón de fondo, hoy desde las 11 el recinto de la Cámara baia será escenario de acaloradas discusiones. A la postre, se tratarán dos proyectos por lo que se prevé que la discusión podría extenderse hasta bien entrado el martes.

En principio, el oficialismo cuenta el respaldo sin condiciones del PRO y, con algunos reparos, de la UCR y del bloque Hacemos que lidera Miguel Angel Pichetto. También tendría el aval de algunos legisladores provinciales.

El poroteo previo da amplias posibilidades de una aprobación en general de la normativa. Pero, de emerger alguna sorpresa, sería en la votación en particular, tal como aconteció durante la accidentada sesión de febrero. Ganancias y algunos puntos de la acotada reforma laboral aún provocan diferencias.

El titular de Diputados, Martín Menem, encara aún negociaciones para evitar eventuales sinsabores en la votación en particular. Busca que la misma sea "por capítulos y no por artículos" -en febrero hasta la discusión de algunos incisos provocaron cruces- en teoría para "agilizar la sesión. El objetivo es evitar que las diferencias en el articulado hagan naufragar la sesión. "Hay optimismo con respecto al poroteo de los capítulos pero siempre puede haber sorpresas", se resignó una fuente legislativa de LLA.■

### Menem no cede y se traba la disputa por una comisión

#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

La controversia por la presidencia de la comisión de Juicio Político de Diputados no deja de generar comentarios en los pasillos del Congreso. Sobre todo porque el presidente de la Cámara baja, Martín Menem sigue sin llegar a un acuerdo con Marcela Pagano - designada al frente de la comisión con las firmas de diputados de distintos espacios-para destrabar la situación.

A tres semanas del escándalo

Político, cuando Menem quiso suspender la reunión de elección de autoridades un minuto antes de la apertura de la audiencia y con algunos diputados sentados en la sala, aún es incierto lo que puede pasar en el bloque de La Libertad Avanza (LLA).

Ya casi es como una anécdota la imagen de la libertaria Lilia Lemoine, quien no formaba parte de la comisión, avisando a los diputados de otros espacios que iban llegando a la sala que la reunión había sido suspendida y que Menem había avisado por mail y la había repro-

La crisis terminó decantando con la salida de Oscar Zago de la jefatura del bloque, el desembarco de **Gabriel Bornoroni** al frente de la bancada y el debut del MID con un nuevo espacio en la Cámara. A todo eso, se suma la internación de Pagano, con un pico de estrés por las presiones en el bloque y en las redes.

Durante los cuatro días que estuvo internada, la periodista y diputada chateó con Javier Milei, pero evitaron dar precisiones sobre el intercambio que tuvo con el Presidente, que al parecer no tiene tanocurrido en la comisión de Juicio gramado para una semana después. ta influencia en el armado legislati- lud. Aunque dejó en claro que lue- conformar nuevos bloques.

vo, ya que su hermana Karina Milei terció para desplazar a Zago.

Sin embargo, la elección de Bornoroni al frente de la bancada **no** termina de cuajar entre los libertarios y en los últimos días se habló de una conducción colegiada de diez miembros aunque siempre bajo el mandato de Martín Menem.

Por ahora, lo que se supo es que antes de que Pagano fuera internada, Menem le apuntó que la comisión no estaba correctamente constituida y, en consecuencia, no era válida la designación de la periodista al frente de Juicio Político.

En pocas palabras, el riojano le pedía que "desconozca" lo resuelto en la comisión. Pero la diputada no aceptó. Pagano recibió el alta médica el domingo 21 y el presidente de la Cámara sólo la llamó para interiorizarse sobre su estado de sago de que pase la Ley Bases volverá a retomar su agenda interna.

Pagano aún no recibió una propuesta concreta del presidente de la Cámara para destrabar la situación por la presidencia de la comisión de Juicio Político. La diputada le ofreció convocar la comisión para tratar su continuidad al frente de ese cuerpo y buscar una salida consensuada. Pero Menem le dijo que eso era "ilegal porque no estaba constituida". Es lo que le dijo al presidente de Diputados su padre, Eduardo Menem, ex senador y experto en Derecho Parlamentario.

Un importante operador de La Libertad Avanza anticipó que después de la votación de la Ley Bases es posible que se vengan más cambios en el oficialismo con la salida de unos 6 diputados que pasarían a

#### LOS PRINCIPALES PUNTOS DEL PROYECTO

#### Ganancias, Monotributo, reforma laboral, moratoria previsional y privatizaciones

El Gobierno someterá a votación la versión acotada de la Ley Bases, con reforma laboral y paquete fiscal incluido. El texto principal quedó en 232 artículos mientras que las medidas fiscales suman 112 artículos más. ¿Cuáles son los puntos principales de ambas iniciativas?

- Delegaciones: Se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.
- Privatizaciones. A último momento el Ejecutivo eliminó el Banco Nación del listado, el cual generaba amplio rechazo. Quedan sujetas a privatización total Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U. Sujetas a privatización o concesión quedaron AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Fe-

rroviaria y Corredores Viales. La Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT) solo pueden volverse mixtas, con control del Estado.

- Moratoria previsional. Se deroga la aprobada durante el Gobierno de Alberto Fernández, por la cual personas que no alcanzaban los años jubilatorios podían entrar a un esquema de pago y poder jubilarse. Pero a pedido de la UCR se crea la a Prestación de Retiro Proporcional en el que las personas que no alcanzan a cumplir los 30 años de aporte, cuando lleguen a los 65 años también cobren un proporcional por los años que aportaron.
- Ganancias. Se pagará a partir de un sueldo de \$1.800.000 en el caso de solteros y de \$2,2 millo-

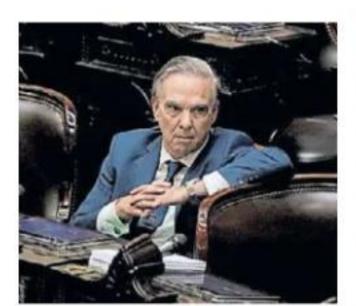

Diputado. Miguel Pichetto.

nes para casados. En lo que queda del año se ajustará por inflación y después cada 6 meses.

 Monotributo. Actualiza los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300% y 330%. El ingreso tope anual sería de \$ 68 millones, con la novedad de que será para actividades de comercio y servicios por igual.

- Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). Es para inversiones iguales o superiores a US\$ 200 millones. Obtienen beneficios fiscales, aduaneros y cambiario. Entre ellos, una alícuota única del Impuesto a las Ganancias del 25% y la contabilización del 100% del Impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de Ganancias.
- Bienes Personales. Los cambios contemplan una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto y una disminución en las alícuotas. Según el proyecto, el mínimo no imponible subirá de \$ 11 a \$ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de \$ 56 a \$ 350 millones.
- Blanqueo y Moratoria Fiscal. El blanqueo permite regularizar ac-

tivos no declarados hasta US\$
100.000 sin pagar el impuesto especial. Contempla alícuotas progresivas hasta el 15 % para montos superiores a US\$ 100.000. La moratoria permitirá pagar las obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios.

 Reforma Laboral. Se extiende el periodo de prueba de 3 meses a seis meses. Con la posibilidad de que las convenciones colectivas de trabajo puedan ampliar hasta 8 meses en los casos de empresas de 6 a 100 trabajadores. Se eliminan las multas por trabajo no registrado. Esto se aplica si el empresario blanquea a aquellos trabajadores que tienen en negro. Se crea un fondo de cese laboral (tipo UOCRA) para las indemnizaciones.



¡Tenemos tarea!



Sumate a la campaña

#QueEntiendanLoQueLean



#### Milei, detrás de su primera ley

### La CGT presiona al Gobierno con el paro como moneda de cambio

Exige más modificaciones al paquete laboral de la Ley Bases y una suba del salario mínimo igual a la inflación. La marcha para tomar el pulso de la calle.

#### Elizabeth Peger

epeger@clarin.com

La consigna es compartida: "Vamos viendo, esto es día a día". Y más que nunca la conducción de la CGT desplegará esa premisa desde hoy en una semana que supone clave para la definición de la naturaleza de su vínculo a futuro con el gobierno de Javier Milei. ¿Es posible levantar el paro general del 9 de mayo? La decisión no está tomada en medio de las diferencias internas evidentes en el mundo sindical, pero emergerá como una conclusión directa del resultado de tres sucesos centrales para la dinámica política trazada por la cúpula cegetista: el alcance final de la reforma laboral incluida en la Ley Bases que votará Diputados, la negociación con el Ejecutivo por el nuevo aumento del salario mínimo y el balance de la marcha por el Día del Trabajador que los gremios concretarán el miércoles en un nuevo desafío a la gestión libertaria.

En la primera línea de la central celebraron en los últimos días como un logro propio haber reducido a una expresión muy acotada la pretensión original de Milei del paquete laboral. Remarcan que fue producto de las negociaciones en reserva encaradas por un par de dirigentes con Santiago Caputo, el asesor presidencial con el que con-

#### La CGT juega a fondo por más cambios a la reforma laboral.

siguieron entablar un diálogo subterráneo desde la reunión compartida en la Casa Rosada y que marcó el deshielo de la relación sindical con el mundo libertario. También aportó lo suyo la posición de un sector de los bloques dialoguistas, y en particular la gestión de Miguel Pichetto, para eliminar del dictamen de la ley los aspectos más cuestionados por los gremios.

Quedaron apenas poco más de una decena de los 60 artículos que inicialmente alentaba el Gobierno: básicamente los que contemplan la eliminación de multas por la no registración laboral, la implementación del fondo de cese como alternativa a las tradicionales indemnizaciones y la ampliación del pe- dores y jubilados.



Condiciones. La CGT redobla la presión sobre Milei. ¿Puede levantar el paro del 9 de mayo?

#### **10 DÍAS CLAVE**

- · Lunes 29 de abril: Diputados inicia el debate de la Ley Bases y los sindicalistas piden más cambios en el capítulo laboral.
- Martes 30 de abril: se reúne el Consejo de Salario. La CGT reclamará una suba del piso salarial que compense la inflación desde enero.
- Miercoles 1° de mayo: la central obrera convocó a una marcha por el Día del Trabajador que será un nuevo desafío contra la gestión de Javier Milei.
- · Jueves 9 de mayo: los gremios convocaron al segundo paro general contra el Gobierno libertario en rechazo al ajuste y por el deterioro de los ingresos de trabaja-

ríodo de prueba. Pero en la CGT distan bastante de estar conformes. Ahora están decididos a ir por más. "Hay puntos inaceptables porque afectan derechos muy sensibles. Son condición para encarar cualquier diálogo", advirtió a Clarín uno de los jefes de la central.

En concreto, los gremialistas exigieron a sus interlocutores oficiales (Caputo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero) la eliminación de lo que llaman el "esquema 1+5", es decir el artículo 93 incorporado al dictamen que crea la figura del "trabajador independiente" que podrá contar con "hasta otros cinco trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado", y que estará basado "en una relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos ni con las personas contratantes de los servicios u obras".

No es la única exigencia: también reclaman que se quite de la ley la derogación del estatuto del viajante, que se "matice" el articulado que fija la eliminación de multas por no registración, piden reformular el artículo que establece una indemnización agravada por despidos discriminatorios incorporando la opción de reinstalación del trabajador en su puesto y hasta plantean restricciones sobre los cambios en el régimen laboral de los empleados públicos. "No pueden pretender que cedamos en todo", reprocha uno de los funcionarios que lleva adelante la negociación con los gremios. En la CGT responden que no darán marcha atrás y se ilusionan con la opción del debate en el Senado si finalmente en la media sanción de Diputados no prosperan sus reclamos.

El tratamiento en la Cámara baja no será el único punto de atención para la cúpula sindical en la sema- diálogo todavía no está". ■

na que se inicia. Para mañana está convocado el Consejo del Salario para definir una nueva suba del haber mínimo. Será la primera incursión oficial de Cordero al frente de una negociación que se anticipa compleja luego que en febrero pasado, en la primera reunión del Consejo de la era Milei, el Gobierno impuso en forma unilateral una suba de 30% (llevó el mínimo a \$ 202.800 hasta abril) ante la falta de acuerdo entre sindicalistas y empresarios. En esa oportunidad el propio Cordero encabezó la delegación empresaria que ofertó 0% de aumento en el salario mínimo y activó la intervención oficial.

La mesa chica cegetista se reunirá hoy y mañana por la mañana para terminar de pulir el reclamo que llevará a las deliberaciones del órgano tripartito. Ya definió que el pedido planteará un incremento integral por inflación desde diciembre, cuando el último aumento se estableció por acuerdo, y en la apuesta de recuperar el deterioro de más de 20% que acumuló el haber mínimo por efecto de la suba de precios. Una nueva imposición del aumento por parte del Gobierno sin un acuerdo de partes conspirará contra cualquier negociación para intentar levantar el paro general del 9 de mayo.

El estado de ánimo previo a la nueva huelga dispuesta contra la gestión de Milei, la segunda tras su asunción, se palpará el miércoles con la marcha que la conducción sindical convocó en consonancia con el Día del Trabajador. Será una prueba de fuego clave para los sindicalistas por el contraste que marcará respecto a la multitud que ganó las calles la semana pasada en la movilización en defensa de la educación pública y contra el recorte de presupuesto a las universidades.

Quizás atendiendo a esa circunstancia y al desafío de esquivar una comparación incómoda para sus intereses es que los gremios optaron por evitar la convocatoria a Plaza de Mayo y definieron al Monumento al Trabajo, en Paseo Colón e Independencia, como lugar para la concentración. "Son expresiones diferentes", se atajan de antemano en la central obrera, donde anticipan que la marcha solo enarbolará una proclama general, y que no están previstos ni discursos ni el montaje de un palco central.

Los sindicalistas sostienen que la protesta les permitirá medir el pulso del malestar social por las políticas de ajuste y el deterioro de ingresos de trabajadores y jubilados. "Las razones que motivaron el paro persisten y se profundizaron. Hoy es muy difícil pensar en levantarlo porque hay un montón de temas que no se resuelven. Pero hay que ver, es día a día", insistió uno de los dirigentes responsable de las conversaciones abiertas con el Gobierno. Y remarca: "hay gestos, pero el

En el oficialismo descartan cambios en la norma, pero la CGT presiona por algunos más. Se anulan las multas por trabajo no registrado, lo que sube las indemnizaciones.

### Tironeos finales en una reforma laboral que ataca la industria del juicio



Mecánico. Un trabajador ensambla una moto en una planta en Campana, provincia de Buenos Aires.



Carlos Galván cgalvan@clarin.com "No". Tajantes, en el oficialismo descartaban anoche que se realicen cambios en el paquete laboral de la Ley Bases durante el tratamiento de la iniciativa en Diputados. En la oposición dialoguista eran menos firmes en la respuesta, pero también ponían en duda la posibilidad de re-

tocar el capítulo de la reforma laboral del dictamen de comisión, "salvo que haya un gran acuerdo".

Más allá de ambas posiciones, la CGT se propone seguir presionando entre hoy y mañana, es decir antes de la votación, para lograr atenuar algunos de los artículos del proyecto.

Planteaban la idea de incluir cláusulas que permitan limitar los alcances de la ley en los artículos que más les disgutan.

En el vinculado con la constitución de microempresas sin relación de dependencia plantean bajar el número de trabajadores independientes que podría tener a cargo otro trabajador. El proyecto habla de hasta 5 y en los gremios dicen que podría ponerse que sean 2 o 3 "para evitar abusos". Otra opción sería que ese esquema no sirva, por ejemplo, para establecimientos con una superficie mayor a determinados metros cuadrados.

En caso de que no logren cambiar el texto en Diputados, la CGT apuntará a que se hagan en el Senado, donde el peronismo tiene la bancada más numerosa. Eso sí: de conseguir su objetivo, el proyecto debería ser tratado de nuevo en la Cámara baja.

Aunque la central obrera busca achicar más la reforma laboral -en la CGT prefieren hablar de "modernización"-, lo cierto es que el proyecto contiene una serie de cambios profundos en la legislación laboral. "Es la reforma más importante de los últimos 50 años", subrayan en la bancada Hacemos Coalición Federal, que conduce el peronista Miguel Ángel Pichetto.

La referencia obedece a que la ley de contrato de trabajo es de 1974, es decir de exacto medio siglo atrás. Hubo cambios en los últimos 30 años -la administración de Carlos Menem hizo algunas modificaciones en algunas normas que después tuvieron marcha atrás con Néstor Kirchnerpero los que propone la nueva ley no deberían subestimarse.

El central es la eliminación de multas por trabajo no registrado. "Es un cambio muy importante porque ataca a la industria del juicio", celebran en una poderosa cámara empresaria. En el Gobierno se suman: "Las multas son un incentivo a la informalidad. Los trabajadores prefieren no ser registrados para después

hacer juicio y que te aumente la indemnización".

Otra modificación importante que traería la reforma es la ampliación del período de prueba. El texto establece un plazo de 6 meses de prueba con la posibilidad de que las convenciones colectivas de trabajo puedan ampliar hasta 8 meses en los casos de empresas de 6 a 100 trabajadores. Para empresas de hasta 5 trabajadores, el período se podrá extender hasta por un año.

El tercer cambio es la creación de un fondo de cese laboral por convenio, al estilo del que tiene la UOCRA. El sistema serviría para algunas actividades, pero no para todas. En una cámara empresaria que trabaja con mano de obra muy calificada explicaron que les cuesta capacitar a sus operarios y que no quieren desprenderse de ellos. "Entonces para nosotros no tendría sentido hacer un aporte de 12% en el primer año y de 8 a partir del segundo para un fondo indemnizatorio", dijeron.

El fondo entusiasma a algunas actividades, como la mercantil. También se rumorea que a Hugo Moyano le interesaría, pero para una rama puntual de Camioneros: la de recolección de residuos.

En el sector empresario y en el Gobierno coinciden en que pretendían más cambios -quedaron fuera de la ley temas como la criminalización de la protesta, la ampliación de las actividades esenciales para recortar el derecho de huelga y tampoco se tocan las cajas sindicales-, pero igual se muestran conformes con lo que consideran será "un primer paso".

En el oficialismo van más allá: "Lo más importante es que habrá un cambio de tendencia después de décadas, implica salir de la fuerza de gravedad".

En el bloque de La Libertad Avanza de Diputados sostienen que la reforma "es muy importante, aunque siempre todo es mejorable. Buscamos la mejor ley posible teniendo en cuenta los votos".■

### Los aceiteros van al paro contra el regreso de Ganancias

El gremio de los Aceiteros anunció el inicio a partir de hoy de un paro por tiempo indeterminado en rechazo de la reforma laboral y de la reanudación del Impuesto a las Ganancias. La medida de fuerza genera inquietud por dos motivos. Por un lado porque se trata de una actividad que genera divisas al país. Por el otro, porque el paro arranca justo en paralelo al tratamiento de la ley bases y del paquete fiscal en Diputados, que contienen la reforma laboral y Ganancias.

Y algo más. En medios sindicales



se especulaba anoche con un posi- **Titular.** Del gremio aceitero, Daniel Succi. ¿Habrá efecto contagio?

ble efecto contagio en otras actividades con salarios altos y cuyos trabajadores volverán a quedar afectados por Ganancias. Específicamente hablaban de los portuarios del SOMU, petroleros, bancarios y de alguna rama de Camioneros, como la de transporte de caudales.

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) anunció un paro por tiempo indeterminado en las terminales portuarias.

La medida de fuerza, que afecta del polo agroexportador más importante del país. En un comunicado, el gremio que conduce Daniel Succi planteó que el paro responde "a la indiferencia de los diputados dialoguistas y gobernadores que se sentaron a negociar con el Gobierno el salario de los trabajadores y van a permitir que los ricos puestos".

"Hay que decir las cosas claras: los diputados que voten en contra de los trabajadores con esta reforma laboral y el Impuesto a las Ganancias, no le están dando herramientas al gobierno, solo están traicionando al pueblo trabajador", señalaron desde el SOEA.

El inicio de la medida de fuerza está prevista para las 11, la hora a la que fue convocada la sesión de Diputados. "El impuesto va a afectar casi a la totalidad de nuestros afiliados,", planteó Succi.

Por otro lado, el lunes 6 de mayo cerca del medio día se interrumpirán las actividades en el transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo en rechazo al regreso del impuesto a las ganancias, según anunciaron los gremios reunidos blanqueen el capital fugado sin im- en la Federación del Transporte.■

### El Gobierno busca un guiño de China para refinanciar el swap

Con Mondino al frente, la comitiva argentina se reúne con el titular del Banco Popular chino. Esta semana vencen US\$ 2.800 millones con el FMI.

#### Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

Antes de que venzan US\$ 4.900 millones del swap, el Gobierno se reunirá este lunes en Beijing con el titular del Banco Popular de China, Pan Gongsheng. Argentina busca refinanciar esa parte del intercambio de monedas acordado entre los Bancos Centrales de ambos países desde el 2009, en medio de las tensiones por el alineamiento estrecho de Javier Milei con EE.UU. y la inspección realizada hace una semana a la base china en Neuquén.

El encuentro será encabezado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Los hombres de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, viajaron el viernes a China para sumarse a la comitiva liderada por la canciller Diana Mondino, quien se encuentra acompañada por una amplia delegación de empresarios. "Es una reunión meramente protocolar, no se negocia nada", señalaron desde Economía.

Argentina renovó en junio pasado la línea de swap de US\$ 18.000 millones por un plazo de 3 años. De ese total, el exministro de Economía Sergio Massa "activó" US\$ 4.900 millones para pagar importaciones con China y afrontar pagos de deuda con bonistas y el FMI. Ahora, el Gobierno busca refinanciar esa deuda, mientras siguen en discusión los créditos que quedaron paralizados para continuar las obras en las represas patagónicas.

Quirno también se reunirá con el vicepresidente de la República



En Beijing. Mondino encabeza la comitiva en China junto a funcionarios del equipo de Caputo.

#### **NEGOCIACIÓN EN BEIJING**

4.900

millones de dólares del swap de monedas con China vencen en junio próximo.

Popular China, Han Zheng, y el viceministro de Comercio y Representante de China para el Comercio Internacional, Wang Shouwen. El secretario de Finanzas también

acompañará a Mondino en la reunión con el canciller de la República Popular China, Wang Yi, y con el vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), Zhao Chenxin.

Los hombres de Caputo participaron el fin de semana junto a la canciller de reuniones en Shangai con representantes de las compañías chinas Tibet Summit Resources, Gangfeng, Power China y Greenland, con inversiones en proyectos en Argentina por casi US\$ 10.000 millones, a quienes Mondi-

#### LA DEUDA CON EL FONDO

2.800

millones de dólares acumulan los dos vencimientos de esta semana con el FMI.

no les enumeró los "beneficios" de las reformas para facilitar el clima de negocios y confirmó que habrá "libertad" para invertir y retirar dinero, según fuentes empresarias.

"Luego de mencionar el superávit financiero del 0,2% logrado en el primer trimestre de gobierno, así como la reducción del gasto público y de la inflación, Mondino afirmó que el Gobierno impulsa otras medidas para ampliar los incentivos fiscales y económicos existentes y potenciar el incremento de grandes inversiones", señaló Cancillería, en vísperas del tratamiento en Diputados de la Ley Bases.

En ese sentido, la funcionaria aseguró que ambos países presentan una "gran complementariedad". En 2023, China fue el tercer destino de las exportaciones argentinas, que alcanzaron los US\$ 5.200 millones de dólares y representaron casi el 8% del total de nuestras ventas al mundo. Sin embargo, el déficit comercial con ese país el año pasado fue de US\$ 9.225 millones, por lo que Mondino planteó "equilibrar" la relación con más exportaciones argentinas.

#### Hay tensión por el alineamiento de Milei con Estados Unidos.

La gira en China tiene lugar en medio de las gestiones de Caputo para conseguir financiamiento por hasta US\$ 15.000 millones. Tanto el ministro como Quirno coquetean a través la red social X con la idea de que el FMI brinde "fondos frescos" que permitan adelantar la salida del cepo, restricciones que el Gobierno aún no puede levantar ante la falta de reservas y la necesidad de seguir licuando la deuda del Banco Central con tasas reales negativas. Si bien la entidad acumuló divisas en los últimos tres meses, las reservas netas siguen negativas en US\$ 4.000 millones y esta semana habrá dos vencimientos con el Fondo: el martes por U\$S 2.000 millones de capital y el miércoles por más de US\$ 800 millones de intereses. Así, según Delphos, como el próximo desembolso suma US\$ 800 millones, los flujos netos vuelven a ser "negativos" y el BCRA deberá continuar las compras para compensar los pagos.

### Caputo, con 500 empresarios que buscan certezas del rumbo

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá hoy a las 18 con cerca de 500 empresarios en la Bolsa de Comercio, donde realizará una exposición en el marco de una reunión organizada por la Fundación Mediterránea, el think tank creado por Domingo Cavallo en 1977 y que en las últimas elecciones le encargó la elaboración de un plan económico a Carlos Melconian, el

da apuntó Javier Milei por sus críticas a la dolarización.

Caputo fue invitado hace dos meses por la fundación que preside María Pia Astori, como parte de las charlas que la entidad viene realizando hace tres décadas con funcionarios, como en su momento lo hizo con el ministro de Economía. Alfonso Prat Gay, y en agosto de 2020 con el propio Milei. Además economista al que la semana pasa- de Astori, se espera la presencia de ducción de la ANSeS, tras la pelea **nómica**.

empresarios de las regionales, del foro Convergencia Empresaria y del Grupo de los Seis.

La charla será coordinada por Juan Ignacio Abuchdid, miembro de la Fundación y director suplente de BYMA, y participará el titular del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), Osvaldo Giordano, quien en febrero renunció a la condel Presidente con el gobernador por Córdoba por la caída de la Ley Bases. "Se va a hablar de lo que se discute diariamente", dijeron fuentes al tanto de la reunión.

Si bien no hay una agenda definida, la expectativa entre los empresarios es que haya señales sobre el rumbo del plan económico. Caputo viene de anunciar algunas medidas sectoriales, como la quita y rebaja de aranceles para la importación de insumos del campo y un beneficio similar para la industria automotriz. Pero todavía hay incertidumbre sobre la salida del cepo, la sostenibilidad del ajuste y el fin de la recesión eco-

Sobre el cepo, Milei le prometió el mes pasado a los empresarios del G6 que iba a levantar las restricciones "lo antes posible", sin fijar una fecha ante la falta de reservas y la demora en la liquidación de la nueva cosecha. El equipo del ministro reforzó el planteo en Washington hace más de una semana al afirmar primero avanzarán en el superávit fiscal, una política que el domingo cuestionó Cristina Kirchner.

Los empresarios también ratificarán su respaldo a la Ley Bases, que empezará a tratarse hoy y que contempla privatizaciones, beneficios a las grandes inversiones y una reforma laboral entre otros puntos.

Juan Manuel Barca

### Empieza la búsqueda de otra Vaca Muerta frente a Mar del Plata

Llegó el buque que perforará el pozo Argerich, a 315 kilómetros de la costa. La actividad dura 60 días hábiles. El potencial exportador es de US\$ 6.000 millones al año.



Plataforma. Después de 18 años comenzaron a buscar petróleo frente a Mar del Plata. MARINETRAFFIC.COM

**PARA TENER EN CUENTA** 

35%

es la parte que posee YPF en el bloque que se va a explorar. Otro 35% posee la noruega Equinor y 30% la angloholandesa Shell.

6.000

millones de dólares podría alcanzarse en la producción petrolera tomando en cuenta un precio del crudo de US\$ 80 el barril.

30.000

son los millones de dólares de superávit en energía que proyecta el presidente de YPF en los próximos años.

#### Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

Después de 18 años, finalmente esta semana comenzaron las tareas para la búsqueda de petróleo en el Mar Argentino, en el bloque "Cuenca Argentina Norte (CAN) 100", adjudicado a la petrolera noruega Equinor (35%), YPF (35%) y la anglo holandesa Shell (30%). El buque Valaris DS-17 se instaló a 315 kilómetros de la costa atlántica bonaerense, frente a Mar del Plata, para perforar el pozo Argerich I.

"El objetivo de esta primera etapa del proyecto es estudiar el potencial de los recursos de esta zona y obtener un mayor conocimiento del subsuelo, garantizando operaciones seguras y responsables tanto para el personal como para el medio ambiente, conforme al Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Gobierno nacional", comunicó Equinor.

"Se estima que la actividad exploratoria tomará aproximadamente 60 días hábiles, tras los cuales los datos obtenidos serán sometidos a un exhaustivo análisis realizado por expertos. Una vez completado dicho análisis, se estará en condiciones de comunicar los resultados", completó la empresa estatal noruega. Según publicó el diario Río Negro, el barco Valaris DS-17 mide casi 200 metros, fue fabricado en 2014 por la compañía Rowan Deepwater Drilling GIB y tiene bandera de Islas Marshall.

"La chance de ocurrencia geológica de los recursos a investigar se estima en un 20% para el caso del proyecto Argerich, en el bloque CAN\_100 En caso de ser exitoso, el proyecto tiene el potencial para alcanzar un volumen de producción de 200.000 barriles diarios con un "plateau" o meseta de producción relativamente constante de entre 4 y 6 años", señala YPF en su página web.

Tomando un precio del petróleo de 80 dólares por barril, la producción de ese proyecto podría alcanzar casi US\$ 6.000 millones por año, y dedicarse plenamente a las exportaciones. Actualmente, Vaca Muerta produce casi 400.000 barriles de petróleo.

El sueño del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, es que la Argentina tenga un superávit comercial en energía por unos 30.000 millones de dólares anuales, gracias a las ventas de petróleo y el gas licuado (GNL).

La vida útil del proyecto integral, en la fase de producción, se estima en 15 años (2030-2045), en los que se producirá un total de 610 millones de barriles, aproximadamente. "El potencial total del bloque CAN-100 es de aproximadamente 7.000 millones de barriles de petróleo. Las chances de ocurrencia de los recursos a investigar oscilan entre el 10 y el 20%. En caso de ser exitoso, el potencial total de la Cuenca Argentina Norte podría ser 4 veces el potencial del CAN-100, cercano a 28 BBOE", agrega YPF.

#### La Argentina explota petróleo y gas offshore desde hace 50 años.

En 2019, la Secretaría de Energía concesionó 18 bloques petroleros en el Mar Argentino, entre la Cuenca Argentina Norte, la Cuenca Austral y la Cuenca Malvinas Oeste. En marzo 2024, la multinacional estadounidense ExxonMobil y Qatar Petroleum devolvieron áreas en Malvinas Oeste, en lo que se trató de un revés a la actividad.

La Argentina explota sin incidentes petróleo y gas natural offshore desde hace 50 años. La petrolera francesa Total Energies es líder y a fin de este año empezará a producir gas en el Proyecto Fénix, junto a la alemana Wintershall Dea y a Pan American Energy (PAE).

Sin embargo, la organización ambientalista Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas realizaron el 4 de abril una nueva presentación al Juzgado Federal N°2, mediante la cual se solicitó la reconsideración de la medida cautelar. teniendo en cuenta un potencial impacto negativo sobre la biodiversidad en el mar. ■

### Minería: las retenciones en proyectos de oro, en un "limbo"

#### Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

Mientras distintos sectores económicos padecen un importante recorte presupuestario, el Estado está dejando de percibir-desde hace cuatro meses-ingresos provenientes de las retenciones mineras.

Sucede que las empresas dedica-

pudiendo pagar las retenciones del 8% establecidas por el gobierno de Alberto Fernández porque en diciembre, se venció el decreto que las establecía. Con lo cual, el sector transita un "vacío" entre una regulación que caducó y la imposibilidad del Gobierno de contar con un nuevo mecanismo para percibirlas.

El establecimiento de las retendas a la extracción de oro- no están ciones figura supuestamente en un tay el oro y del 4,5% para el litio.

proyecto alternativo que se discute en el Congreso, y donde se están incluidos todos los aspectos impositivos, según fuentes oficiales.

De todas maneras, en el sector estiman que los legisladores, van a mantener la vigencia de los derechos de exportación tanto para los hidrocarburos como para la minería. En este caso, las retenciones seguirían siendo del 8% para la pla-

Esto sería así a pesar de que, según las empresas, las retenciones son consideradas "distorsivas para la exportación". Aseguran que desincentivan la actividad haciéndola menos competitiva que en otros países de la región como Chile y Perú, donde estos tributos no existen. Por eso, algo que sí espera el sector y que está incluido en la mega ley(Bases) que impulsa el gobierno de Javier Milei es el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI).

La posibilidad de sumar ingresos via las retenciones mineras no es un dato menor en un año, signado por la recesión. Según la con-

junto con la minería y el sector de oil & gas (especialmente Vaca Muerta), y la economía del conocimiento, son los que impulsarán el nivel de actividad económica durante este año.

Para dimensionar el impacto económico en la suspensión del cobro de retenciones, basta decir que actualmente hay diez yacimientos en producción. El más importante es Veladero, en San Juan, operado por la minera canadiense Barrick Gold. También, Cerro Negro, en Santa Cruz, operado por Newmont; Lindero, en Salta operado por la empresa Mansfield Minera, que produjo más de 23 mil onsultora Abeceb, el sector agrícola zas de oro en el primer trimestre.■



Engóndola. Los súper prevén ampliar la oferta de productos importados a lo largo de este año.

### Llegan los primeros alimentos importados y los súper van por más

Cuestan entre 15% y 75% menos que los nacionales. En su mayoría vienen de Uruguay, Brasil y Paraguay.

#### **Agustina Devincenzi**

adevincenzi@clarin.com

A un mes del anuncio de la apertura de importaciones para bienes de la canasta básica, los supermercados comenzaron a ingresar productos y planean la entrada de más. Para eso, negocian con sus proveedores y buscan sumar a otros. La mayoría de la mercadería vendrá de países limítrofes, especialmente Uruguay y Brasil. Y ya miran a Europa y Asia.

Los primeros artículos que aparecieron en las góndolas de los supermercados lo hicieron con precios de un 15% a un 75% menos que los nacionales, aunque hay excepciones en los más gourmet. En medio de las críticas de fabricantes y cámaras como la Unión Industrial Argentina (UIA) -que manifestaron su preocupación por la producción local-, la incorporación será progresiva: diseñaron un plan de tres etapas.

La primera está en marcha y tiene que ver con recomponer stocks: recuperar la presencia de alimentos que, por el cepo para importar, desaparecieron. Por estos días, los súper se concentran en traer de nuevo café, atún, pastas, cervezas y chocolates.

"Se regularizó el pago de deudas luego de las trabas del Sistema de Importaciones de la República Ar- es hacer nuevos acuerdos y desa- otros de la región. ■

gentina (SIRA) y se reactivó el flujo. Empezamos a traer productos que antes ofrecíamos", señalaron fuentes cercanas a una cadena. Desde otra, confirmaron que lo primero que importaron fue café y atún, dos alimentos que escasearon el año pasado.

En este último, las conservas al natural y en aceite de 170 gramos de la marca ecuatoriana Bulnez se venden a \$985, mientras que las de La Campagnola están \$3.669. Otro caso: las de Máxima, también ecuatoriana, cuestan \$700. En café, las

#### **EN CIFRAS**

**75%** 

menos que los nacionales cuestan algunos productos. Hay críticas de la UIA y de fabricantes.

diferencias son al revés: las cápsulas italianas de 10 unidades de Viaggio y Lavazzas salen \$9.315 y \$ 10.990; mientras que las de Cabrales, \$6.230 y La Virginia, \$5.139.

"Empezamos a traer categorías básicas: almacén, limpieza y perfumería de proveedores de Paraguay, Uruguay y Brasil con los que tenemos relación comercial. Para arrancar, nos apalancamos en sus carteras, pero, con el tiempo, la idea

rrollar productos de marca propia", explicaron en otra cadena.

Así, en los próximos 60 días, la segunda fase será ampliar el surtido. "Se seguirá trabajando con los mismos proveedores", explicaron. Por caso, se sumarían variantes como paquetes de café con "twist" de vainilla, latas de atún con ajo y salsas de tomate con orégano, que prácticamente no se fabrican en la Argentina.

La tercera instancia está prevista que se concrete entre agosto y diciembre, con la entrada de nuevas categorías y proveedores. "Este último tramo incluye todo tipo de alimentos: pan lactal, galletitas, mermeladas. De todo", adelantó una fuente.

Mayormente, vendrán de Brasil y Uruguay lácteos y referencias de almacén. En segundo lugar, se importarán de México y Paraguay. Del primero se analiza traer el pan Bimbo - que la empresa hace acá, a un costo mayor y se vende más caro que en los mercados vecinos-, en tanto del segundo las cadenas ya traen las papas fritas de sus tubos de su marca propia. En menor medida, habrá pastas, cervezas, mermeladas y chocolates de Europa. Y ya miran a Asia, sobre todo China.

En el sector, hacen hincapié en que esta medida que tomó el Gobierno pone en línea al país con

### Dólar: tras la baja de tasas del Central, las preguntas en la City por la pax cambiaria

Dicen que está atada al proceso de desinflación con cepo. El blend serviría para disipar tensiones.

#### **Ana Clara Pedotti**

apedotti@clarin.com

Aunque la baja de tasas que encaró el Banco Central el jueves pasado, la segunda en un plazo de 15 días, ya estaba descontada por el mercado, generó cierto movimiento en el precio del dólar paralelo que se mantuvo casi planchado en abril y que en los dos últimos días de la semana pasada retomó un sendero alcista.

El viernes, el dólar blue volvió a tocar los \$1.055, su valor más alto en los dos últimos meses; en tanto que el contado con liquidación volvió a los \$1.085, por el efecto inmediato del ajuste de las tasas. La pregunta en la City si esta reacción puede generar más presión en la brecha en un contexto donde la mayoría de las consultoras coinciden en que el Gobierno tardará más de lo esperado en levantar el cepo cambiario.

"Ante la moderación sostenida de la inflación y también con el propósito de presionar a favor de una exitosa licitación de deuda del Tesoro, el BCRA volvió a recortar la tasa de referencia. Se trata de la segunda baja en el mes y la tercera en lo que va del año", señalaron en la consultora LCG y agregaron: "Aunque en el margen, este movimiento del BCRA llevó al desarme del carry trade".

La aceleración de la licuación podría encontrar un freno en estas movidas: la semana pasada, el resultado de la licitación de deuda del Tesoro no fue tan abultado como se esperaba, mientras que la licitación del bono que diseñó el Central para los importadores tampoco logra despegar el todo. Los economistas reconocen que estos factores pueden ser una nube de tormenta en el cielo del verano cambiario, pero que los factores para que se extienda la pax se mantienen sólidos.

El economista Fernando Marull aseguró que el efecto de la baja de tasas se concentró en las operaciones del viernes y que no se extenderá más allá del fin de semana. "El mercado está cómodo aceptando e incorporando el

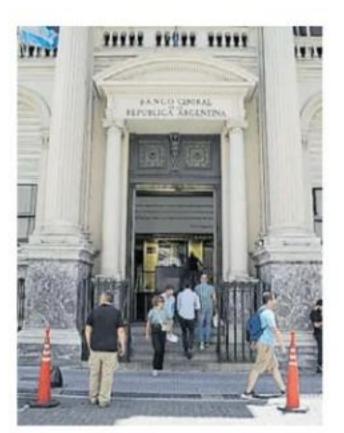

Banco Central. Bajó tasas.

terés y de menor inflación. Entonces, obviamente sabe que opera con varias restricciones: cepo al contado, cepo en el dólar oficial y por eso no reacciona mucho el paralelo".

Pablo Repetto, de Aurum Valores, dijo que hay alicientes para frenar una reacción en el mercado cambiario, pero que la brecha del 20% está en mínimos. "Debería haber una corrección, el precio del dólar viene con muy poco cambios desde hace bastante, con una brecha baja que está muy influida por el blend y por la caída de los ingresos en términos reales. A esta altura en términos reales tanto el oficial como los financieros se ven muy "baratos".

Sin embargo, Repetto aclaró que este efecto puede verse atenuado por el tipo de cambio especial para el agro y el impacto de la liquidación de la cosecha. "Si se confirma que el blend termina en junio como se comprometió el gobierno con el FMI podría haber más oferta en el CCL/MEP y esa suba de brecha se podría postergar pero en cualquier caso parece que estos niveles son pisos", agregó.

En la administradora de fondos comunes de inversión MegaQM afirmaron: "Cada anuncio de rebaja ha implicado un breve impacto en el nivel de brecha que luego se ha corregido sobre la base de flujos que siguen liquidándose al CCL y una demanda que se mantiene contenida por temas regulatorios. De esta manera se aseguran un proceso más gradual y con menor escenario de menores tasas de in- volatilidad en la brecha". ■

# MILLONES, UN DEPARTAMENTO Y AHORA UN AUTO OKM



18 El País

#### **Avant Premiere**

Cuando pase el debate de la Ley Bases viene la puja por las dos sillas de la Corte y tres en la AGN. Desde Hacemos exigen que se terminen los beneficios impositivos en Tierra del Fuego.

### Pelea por 5 cargos, nueva embestida opositora y un filósofo en el Congreso





Ignacio Zuleta Periodista



#### El que se mueve no sale en la foto

El formato disfuncional de un oficialismo en extrema minoría -un oxímoron para una democracia- impone una delicada táctica parlamentaria para la maratón legislativa que comienza a mediodía de este lunes. Es la oportunidad que busca el Gobierno para lograr algo de un Congreso que le ha marcado la cancha, le ha volteado el DNU 70 (Senado) y la ley ómnibus (Diputados).

La aprobación de estas dos leyes es clave para lo que viene porque dispara acuerdos más importantes que lo que implican las leyes, que se pueden cambiar en cualquier momento y duran menos que la liviana melodía. De la conducta de los diversos bloques depende cómo avanzarán negociaciones entre todas las tribus políticas, que no tiene las restricciones que impone el marketing.

Están en manos de tuneleros que esperan a que se terminen de aprobar estos proyectos para decidir la cobertura de **tres vacantes que hay en la Auditoría General de la Nación**. Para esas sillas rige la norma que imponía el legendario Alfonso Guerra en el PSOE de la edad de oro del felipismo: **el que se mueve no sale en la foto**.

El formato ideal es que el oficialismo LLA-PRO tenga una, los normales de UCR-Hacemos otra, y el peronismo la tercera. Si alguien juega mal en el debate de estas leyes, correrá sangre. Hay que esperar a que salgan estas normas en Diputados y el Senado para resolverlo, lo mismo que el acuerdo para cubrir dos vacantes en la Corte.

Los nominados están en período de impugnaciones. El Poder Ejecutivo puede leer esas observaciones a favor en contra para resolver si confirma a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla, o si los reemplaza para castigar a la tribu que se salga de la foto.

Tampoco hay que descartar que en este punto haya una tercera vía a través de una ampliación de la Corte Suprema para sumar más figuritas para repartir entre todos. Para hacerlo y llevar al tribunal de cinco a siete o nueve integrantes, basta una ley de mayoría simple.

#### Ganancias, aún en debate

La condición para que el Gobierno pueda cumplir el objetivo de una aprobación sin ningún gol en contra, es acertar en el orden de tratamiento de proyectos muy cuestionados y donde arriesga rechazos. Uno es el que **repone el pago del impuesto a los Ingresos** (antes Ganancias).

La discusión está en el detalle de la votación en particular. El bloque de Hacemos (Pichetto conducción) discutió hasta último momento la revisión del piso para **el pago de ese tributo cada seis meses**, para proteger a los contribuyentes de la inflación.

El Gobierno quería que fuera una vez por año. La redacción final necesita alguna aclaración. El peronismo discutirá el piso mismo. Los \$ 1,8 millones del piso que propone el Gobierno pueden quedar en \$ 1,2 M si no se incluyen los pagos de horas extras y otros beneficios, como adelantó el diputado y dirigente gremial Sergio Palazzo en el debate en comisión.

#### ¿Cómo que no hay plata?

El otro proyecto que entra en una curva cerrada para el oficialismo es el pedido que hará Hacemos al Gobierno para que en 30 días presente al Congreso un proyecto de ahorro fiscal, que afecte **por lo menos 2 puntos del PBI de los 4** que suman los 30 regímenes de protección fiscal que hay en la Argentina.

El símbolo es la protección industrial que tiene Tierra del Fuego. Busca desnudar la falacia del lema oficial "No hay plata". Sí que hay plata, le responden los bloques amistosos, que van a arrastrar al peronismo en este emplazamiento al Gobierno. El PRO está cerca de apoyarlo, aunque en el debate de la moneda chica propone que el plazo sea de 60 días.

El tercer debate que agrega crispación a las partes es la inclusión del régimen fiscal para el tabaco. Los bloques que apoyan este trámite han copiado la iniciativa que presentó el Gobierno en la ley ómnibus, y que alguien se fumó en el camino. Será la oportunidad para que se muestre si el Congreso es

lábil a los lobbies empresarios y de los gobernadores. Puede ser un debate que arrastre otras votaciones.

Por eso es vital colocarlo en un momento inocuo de lo que será una larguísima sesión. Otro emplazamiento en puerta es para que José Luis Espert incluya en el orden del día de la comisión de Presupuesto y Hacienda el dictamen para aumentar las jubilaciones que aprobó la comisión de Previsión Social el 16 de abril y que permanece en coma inducido.

#### Incentivos de la discordia

Menos morbo tiene el tratamiento de la **de**legación de facultades, que el proyecto ha reducido a tres, y por un año. La Coalición Cívica de Carrió tiene dictamen propio que incluye el tradicional rechazo de esa fuerza a las delegaciones al Ejecutivo.

También elude el tratamiento del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). La observan como un capítulo con nombre y apellido que refleja el loteo del Gabinete de Milei entre las "empresas a las que les interesa el país" (diría Bernardo).

Es una reencarnación del programa de Propiedad Público Privada que intentó desplegar el gobierno de Cambiemos. Cayó en la rodada de la causa Cuadernos. Les fascina a los gobernadores, y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) lo critica, y hay sombras que proyecta desde afuera, por-



Manuel García-Mansilla Candidato para la Corte

Tanto para él como para Ariel Lijo corre el período de apoyos e impugnaciones. ¿El Gobierno los sostendrá cuando pase ese tiempo?

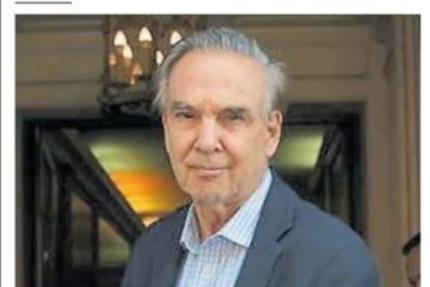

Miguel Pichetto
Jefe del bloque Hacemos

Su bancada fue una de las que más presionó para que la actualización de Ganancias en el paquete fiscal se acortara a seis meses.



Sergio Palazzo
Titular de La Bancaria

Advirtió al Congreso que el piso de Ganancias puede bajar si no se incluyen horas extras y otros beneficios en el cálculo fiscal.



José Luis Espert
Diputado libertario

La oposición lo presiona para que incluya en el debate en la comisión que preside el dictamen para subir las jubilaciones. El País 19

que ve un laverap de plata detrás de cada arbusto.

No le falta razón, pero hay que vivir, responde el Gobierno. Pichetto, un estilista en el manejo de sus broncas, impuso su criterio de que la reforma laboral no sea una reforma sindical y habilitó lo que todos los bloques, incluso el peronismo cristinista, consideran puede abrir un nuevo panorama en materia de creación de empleo.

#### Solos en la madrugada

El segundo intento de aprobación del pliego de reformas del oficialismo tiene ya un borrador de libreto para la sesión. El Gobierno de minoría de **Milei tiene la necesidad de que se apruebe todo**. Para eso ha bajado de los dos proyectos todo lo que no tenga aprobación asegurada. Esta decisión redujo las expectativas, y trae novedades al tratamiento en una sesión que puede durar entre 26 y 35 horas.

Otra novedad es que los oradores anotados, que pueden llegar a más del centenar, tendrán una sola intervención en la que deberán exponer posiciones sobre los dos proyectos a la vez. **No es nuevo esto de tratar varios proyectos en la misma sesión**. Terminados los discursos, vendrá la votación en general de cada uno de los dos dictámenes y la resbaladiza discusión en particular. Es donde hay que esperar algunos reveses.

La decisión es que no haya interrupciones ni cuartos intermedios. La experiencia indica que las horas de la madrugada son muy provechosas para urdir picardías. Allí se mostrarán las entretelas de los acuerdos, porque habrá ausencias inesperadas para lograr algunas aprobaciones difíciles. En ese momento todos los gatos son pardos.

Hay compromisos no escritos entre adversarios que, hacia afuera, parecen irreconciliables. Pesará la presión de los gobernadores y los intereses imposibles de verbalizar. Es lo que se llama "entre gallos y medianoche", la evocación bíblica para describir lo inconfesable en las horas en las que pocos están despiertos.

#### Libreto negociado

El oficialismo de la Cámara punteó el libreto en la noche del viernes, en un **zoom de Martín Menem con los principales de** 



Martín Menem Titular de Diputados

Tuvo un Zoom con los principales jefes de bloque de las bancadas dialoguistas para consensuar la sesión de hoy. los bloques negociadores -Silvia Lospennato, Cristian Ritondo, Silvana Giudici (PRO), Soledad Carrizo, Alejandra Cacace (UCR), Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot, Juan Manuel López (Hacemos), Pamela Calletti y Carlos Fernández (Innovación)-.

De este arco de bancadas amistosas depende en buen final de la sesión. La Libertad Avanza tuvo en ese zoom apenas un testigo, **Santiago Santurio**, presidente de la Comisión de Legislación General, que es otra rareza. Se limitó a tomar nota en silencio. Es el primer responsable, desde 1983, de esa comisión, eminentemente jurídica, que no es abogado. Es **profesor de filosofía**, especialidad que algunos reconocen como un género de la ficción literaria.

Pero la cámara no exige titulación específica para ocupar comisiones. En el comienzo de la sesión jurará Lospennato como vicepresidente tercera de la cámara en representación del PRO. Actúa como secretaria parlamentaria de su bloque y de LLA, y asiste a Martín Menem en todo lo que este presidente no conoce. La reemplaza Silvana Giudici como secretaria del bloque PRO.

#### La edad difícil

Son minucias, pero que a veces importan. Como esta que toca requisitos de edad: en la semana que pasó, la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que controla los DNU del Poder Ejecutivo, aprobó los dos primeros decretos de Milei que llegaron a sus manos. Uno de ellos modifica una norma que data de tiempos pretorianos, firmada por el dictador Rodolfo Levingston, que limitaba la edad para acceder al cargo de Procurador del Tesoro de la Nación.

Ese DNU fue aprobado por la comisión que preside el riojano Juan Carlos Pagotto, habilitó a Rodolfo Barra para no quedar impugnado por el requisito que había imaginado un decretazo de 1970: debía ser alguien "no menor de treinta ni mayor de setenta años" (decreto ley 18777). El Procurador del Tesoro es el abogado del Estado y tiene asuntos delicadísimos en sus manos. Barra es, además, uno de los funcionarios de mayor poder del Gobierno. Tanto que no diremos aquí cuál es su edad.



Santiago Santurio
Diputado de La Libertad Avanza

Por primera vez no hay un abogado al frente de la Comisión de Legislación General. La preside este profesor de filosofía.

#### Nueva encuesta

# Precios: la mayoría sigue culpando al gobierno anterior

Así lo muestra el último estudio de Analogías, la consultora que mide para los Kirchner, pese a que Milei ya va por su quinto mes de gestión.

#### Eduardo Paladini

epaladini@clarin.com

Horas antes del acto que marcó una nueva reaparición de Cristina Kirchner, llegó a las manos de la ex presidenta la última encuesta de Analogías. Como ya explicó varias veces este diario, se trata de la consultora más cercana al kirchnerismo. Lo llamativo, esta vez, es que más allá de traerle números actualizados de Javier Milei y su gobierno, el estudio trae un dato perjudicial para la ex mandataria. Con un detalle: en ningún lugar del informe, de 30 páginas, aparece su nombre. Tampoco el apellido de casada.

El sondeo se hizo en base a un relevamiento de **2.548 casos en todo el país**. Fueron entrevistas entre el 19 y el 22 de abril. Los resultados se presentaron con +/- 2% de margen de error.

El dato que impacta en Cristina, sin mencionarla, aparece cuando se pregunta sobre la responsabilidad de la actual escalada de precios. Aunque la gestión libertaria está transcurriendo su quinto mes, el 41,5% sigue apuntando al "gobierno anterior", que integraba ella como vice, Alberto Fernández como presidente y Sergio Massa como ministro de Economía.

Se trata del número más alto del gráfico. Un 32,7% responsabiliza al "gobierno de Javier Milei" y un 13,1%, a "los dos por igual". Completa un 12,6% de "no sabe".

¿Por qué es un dato clave? Porque la inflación es desde hace años, y por lejos, la principal preocupación de los argentinos. Como contó Clarín la última semana, la buena imagen que sigue teniendo el presidente y las expectativas positivas que genera, pese al durísimo ajuste, se sostienen justamente en la baja de los precios.

Un estudio reciente de la consultora *Fixer* mostraba un cambio muy sensible: después de 10 de repetir la misma pregunta, en abril por primera vez fueron mayoría los encuestados que pronosticaron una baja de los precios para el mes siguiente.

Como explican en la introduc- enero". ■

ción del estudio, que funciona como un resumen, los números en general en torno al Gobierno se encuentran estables. Aunque el presidente también debiera tomar nota de un cambio, al menos en la mirada de *Analogías*. Está creciendo la cantidad de gente que cree que hay una alternativa a su plan motosierra.

Estas son las conclusiones que se detallan en el informe:

"La imagen del presidente Milei presenta la misma estructura y niveles que en marzo, de modo que casi se igualan sus opiniones positivas y negativas".

"Las expectativas económicas también permanecen estables. Cuando preguntamos por un plazo de dos años las expectativas presentan un diferencial opti-

#### EN CIFRAS

41,5%

sigue responsabilizando al "gobierno anterior" por la escalada de precios, según Analogías.

32,7%

responsabiliza al "gobierno de Milei" por la escalada de precios. Un 13,1%, "a los dos".

mista; para el próximo año el diferencial es pesimista. Un 54% opinó que la inflación está bajando 'poco o nada'".

"La encuesta es anterior a la intensa y masiva movilización en favor de la Educación Superior pública y gratuita. Cuando consultamos sobre el apoyo al reclamo más del 59% lo calificó como legítimo".

"Ante la pregunta sobre si hay o no alternativas al programa de ajuste para obtener, como dice el Presidente, resultados a quince o veinte años, las respuestas se igualan en alrededor de 40 puntos de la muestra; el 20% manifestó 'no saber'. Cabe destacar que la respuesta 'no hay alternativa' perdió siete puntos desde el mes de enero". ■

#### Principales indicadores



1.210 RIESGO PAÍS Contado con liqui, En puntos medido Bolsa de Comercio por JP Morgan



MERVAL Bolsa de Buenos Aires



**DOW JONES** Bolsa de Nueva York



**PETROLEO** WTI, en dólares



Chicago, en dólares por tonelada

#### **ELECCIONES EN EE.UU. Y SU IMPACTO EN LA REGIÓN**

En un debate con Henry Flores, profesor de la St. Mary's University (Texas), Rosendo Fraga, analista político, Sonia Ramella y Gabriela Agosto,

directora de Ciencia Política y decana de Ciencias Sociales en la Universidad del Salvador, respectivamente, se evaluó el impacto en la región.

### Inmuebles: desde Argentina detectan oportunidades únicas en EE.UU.

Un centro de ingeniería de datos descubre zonas, dueños en problemas y sectores prometedores. La plataforma movió US\$ 500 millones. Los casos.

#### Silvia Naishtat

snaishtat@clarin.com

A juzgar por la cantidad, ya son legión las plataformas que se dedican al negocio inmobiliario. Muy pocas llegan demasiado lejos. Y menos aún se basan en un hub de inteligencia artificial con 30 expertos en ingeniería de datos en Buenos Aires que se dedican a detectar oportunidades en Estados Unidos. Es el caso de Keyway, fundada por Matías Recchia, 42 años, que tiene credenciales en el ecosistema emprendedor: fue el fundador de Iguana, que ofrecía servicios desde plomería a carpintería y fue vendida a dos colosos, la estadounidense Black&Decker y la brasileña Madeira.

Con partida de nacimiento en Argentina, Recchia pasó su infancia en aquella Venezuela antes de Chavez de la mano de su padre, ejecutivo del grupo Pérez Companc. Estudió en la London School of Economics y se embarcó en esta plataforma. Ya arrasó con 500 millones de dólares para diversas operaciones inmobiliarias.

Para Keyway se asoció con el ex Google Sebastián Wilner y sumaron a expertos de Goldman Sachs y Blackstone. Recchia dice que se

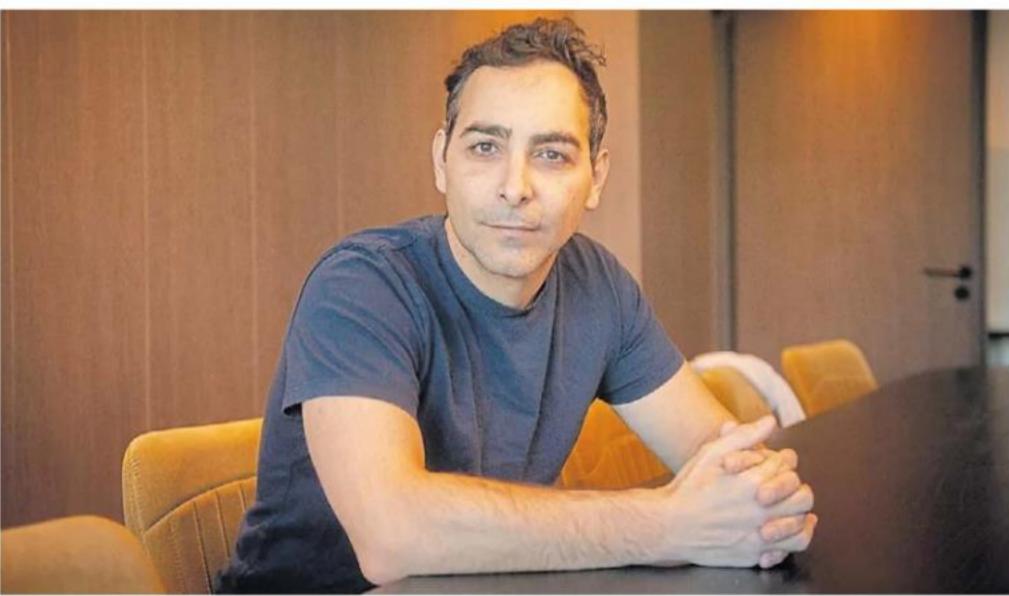

Plataforma. Matías Recchia creó Iguana Fix y en 2021 fundó Keyway para el sector inmobiliario. F. LÓPEZ CLARO

trata de "una plataforma que utiliza inteligencia artificial y análisis de datos para encontrar y ejecutar oportunidades en real estate".

Y lograron que los apoyaran los fondos Canvas de San Francisco, Roofstock, una compañía de compra y venta de casas individuales, y Rebecca Lynn, la primera inversionista en la multimillonaria Lending Club. Cuentan con un board

de asesores donde figura la familia propietaria de Thompson Reuters.

Por cierto, están en un rubro complejo que admite muchos matices. "Lo que vimos en Estados Unidos es que se compra el típico departamento en Miami y no se sabe bien cuáles son los retornos. O se invierte en un fondo público que tiende a transacciones muy grandes y los retornos no son necesariamente geniales. Hay pocas opciones y con la cantidad de datos que dan vueltas, con inteligencia artificial se pueden re-utilizar para mejores conclusiones acerca de qué barrios se están gentrificando y dónde aumentan los precios más rápido, qué edificios están mal manejados y si hay oportunidades de mejorarlos. O cuáles edificios se pueden reposicionar fácilmente,

además de conocer qué dueños pueden tener problemas con su deuda y están dispuestos a vender más rápido y a menor precio", dice Recchia a Clarín.

La plataforma canaliza dinero de familias, fondos de inversión y de riesgo algunos de Argentina, Uruguay, Brasil y México, a los que les diseñan portafolios a medida en esas transacciones en EE.UU.

"A un grupo de familias chilenas les armamos un portafolio de 30 oficinas médicas, a US\$ 3 millones cada una, con contratos de alquiler de largo plazo y les rinde un 12% anual en dólares. En Dallas, por ejemplo, vimos que había mucha construcción de lujo, pero que había muy pocas opciones para departamentos de alquiler para clase media, media baja. Agregamos un portafolio de edificios en zonas muy buenas donde había posibilidad de gran apreciación de la tierra, pero a la vez genera 7% anual. -Tras la crisis por las hipotecas en EE.UU. en 2008, ¿cuál es el clima

-Existe volatilidad en las tasas de interés y poca claridad. Los bancos son muy cuidadosos a la hora de prestar. Los vendedores están pensando en precios de hace dos o tres años. Hay mucha plata sentada al costado, pero busca un ajuste de precios. Un caso son las oficinas. Nosotros no invertimos en ese sector. Pero en oficinas de lujo, clase A, como One Vanderbilt, la torre más nueva, en Nueva York hay precios récords y lista de espera. Y en las clase B hay un nivel de desocu-

actual para esas inversiones?

#### pación ridículo, del 60, 70%. -¿Qué pasa en otros sectores?

 En residencias para clase media no se ha construido nada nuevo y están subiendo los alquileres. Y lo relacionado con la distribución y la logística funciona muy bien.■

#### Debe y haber

El 9 de mayo

#### Cumbre sobre el negocio energético

Organizado por LIDE Argentina, el próximo jueves 9 de mayo se realizará el VI Fórum Nacional de Energía, bajo el lema "Energía en desarrollo, libertad & seguridad energética: El futuro en la Agenda del Presente", con la participación de empresarios. Participan Alejandro Bulgheroni (PAE), Horacio Marín (YPF), Martín Genesio (AES) y Ricardo Markous (Tecpetrol), entre otros.



Horacio Marín, presidente YPF.

Empresas y ONG

#### La Cámara Suiza lanzó "acciones positivas"

La Cámara de Comercio Suizo Argentina lanzó la cuarta edición del concurso "Acciones Positivas" en la residencia del embajador de Suiza en Argentina, Hans Rüedi Bortis. El presidente de la cámara, Ernesto Kohen Hay cinco categorías: grandes empresas, pymes, organismos públicos, universidades y pequeñas y medianas entidades e individuos.

Tendencia

#### Vino orgánico de exportación

La bodega Domaine Bousquet, de una familia francesa radicada en Mendoza, es una de las pioneras en bodega orgánica en la zona de Gualtallary, que la convirtió en la primera con Certificación Orgánica Regenerativa (ROC) de Argentina y en la principal exportadora de "vino orgánico certificado" del país. Y fue reconocida en la Unión Europea.



### **¡CELEBRAMOS EL 25 DE MAYO!**

Tres ediciones especiales de la Guía Escolar de Genios dedicadas al nacimiento de la Patria.

Más páginas, stickers y una super lámina de figuritas para recortar y pegar.



2 planchas de stickers de regalo



13



Súper lámina de figuritas de regalo



RESERVALAS EN TU KIOSCO

### Opinión

# Mesianismo electoral: religión y política

#### TRIBUNA

#### Sebastián Godínez Rivera

Politólogo, Universidad Nacional Autônoma de México (UNAM)

del siglo XXI hemos visto el ascenso del populismo en varios países. A diferencia de los perfiles tradicionales de mano dura que pugnan por el libre mercado y la familia, los personajes actuales han sumado una nueva variable: la religión. Desde el origen de los estados nación la fe ha estado presente, pero ahora se ha mimetizado con la política y por eso he acuñado el término de mesianismo electoral.

La palabra mesianismo tiene una carga ligada a la salvación, la redención y el renacimiento de un ser o nación. Asimismo, está relacionada con una cosmovisión en la que una persona cambia el rumbo de una sociedad a través del cumplimiento de una misión divina.

En términos dogmáticos, sin importar la religión, un Dios o ente supremo llegan a la tierra para limpiar de sus pecados a la gente.

En algunos casos la adjetivación de ciertos liderazgos con esta palabra implica una carga peyorativa; sin embargo, para efectos del texto el concepto hace referencia a los políticos que usan la religión como estrategia para consolidar sus proyectos políticos.

Asimismo, estos personajes enlistan una serie de soluciones a problemas como la pobreza, la inseguridad, la violencia, la crisis económica y democrática, pero nunca mencionan las políticas públicas, los recursos y la estrategia a seguir.

Estos liderazgos apelan a la mimetización entre su persona y lo que ellos llaman "el pueblo", que puede ser entendido como una masa o sector poblacional que los apoya y respalda en sus propuestas.

En la ciencia política hablar del pueblo se entiende como un concepto vacío, diría Jacques Ranciere, en el cual nadie puede explicar sus características. No obstante, se ha llegado a la conclusión de que esta palabra pretende homogeneizar y borrar las diferencias de la ciudadanía.

Ahora bien, el pueblo y la religión tienen una relación simbiótica, ya que en las escrituras religiosas se habla del pueblo de Dios, de la opresión al pueblo santo o de la liberación del rebaño sagrado (sinónimo de pueblo).

En estos tiempos, los líderes carismáticos han construido una cosmogonía religiosa como un Jesús revolucionario y rebelde de acuerdo a Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, quienes consideran a este personaje un luchador de izquierda.

Otro ejemplo lo encontramos en México con Andrés Manuel López Obrador, quien ha dotado de tintes religiosos a su partido, Morena, que fue fundado el 12 de diciembre de 2014, día de la Virgen de Guadalupe. Asi-

### En estos tiempos, los líderes carismáticos construyeron una cosmogonía religiosa.

mismo, en sus discursos ha hecho uso de los elementos religiosos como el Sagrado Corazón de Jesús para hacer frente a la pandemia de covid-19; también ha mencionado que es mejor tener un par de zapatos en vez de varios, ya que se peca de soberbia y es mejor vivir en la pobreza de forma digna.

Existen otros ejemplos, como el lema "Dios, patria y familia" de Jair Bolsonaro en Brasil para atraer el voto evangélico, apelar a la familia tradicional y al nacionalismo brasileño. Tras su derrota en el ballotage de 2022, sus simpatizantes oraban cerca de los cuarteles militares y pedían a Dios un golpe de estado para evitar el ascenso de Lula da Silva.

Por otro lado, en Estados Unidos Donald Trump ha implementado ritos religiosos al terminar sus mítines con el objetivo de atraer el voto evangélico. El trumpismo ha logrado transformar la pasión política en devoción hacia su persona; sus simpatizantes creen fervientemente que el expresidente tiene una misión, y es hacer grande a los Estados Unidos de nuevo.

Al revisar a otros populistas que no se encuentran en el continente americano, encontraremos, por ejemplo, en la India, a Narendra Modi, quien busca consolidar un modelo de democracia hindú dando prioridad a las personas de esta religión y dejando de lado a otras religiones. En Turquía el proyecto de Recep Tayyip Erdogan es la abolición del estado laico para erigir una democracia islámica que sustente sus prácticas autoritarias.

Para entender este nuevo fenómeno es necesario observar la crisis de la democracia que ha sido estudiada por politólogos como Adam Przeworski, John Keane, Pippa Norris o Arent Liphart. Estos autores han analizado el descontento con el pluralismo, el diálogo y la política tradicional: el malestar se ha generalizado al punto de que la ciudadanía ya no confía en los políticos o partidos tradicionales. Este es el punto medular para entender por qué la fe se ha convertido en un motor de campañas y candidatos outsiders o autoritarios.

Las religiones se han convertido en una herramienta para que los votantes vuelvan a creer en los candidatos. A lo largo del siglo XX la presencia de un líder carismático, como diría Max Weber, bastó para seducir a las masas de diversas partes del mundo. Sin embargo, ahora el populismo se ha mezclado con la religión en aras de sacralizar la política y transitar de un modelo de vigilancia en el que se obliga a los políticos a rendir cuentas a uno en el que la ciudadanía se convierte en creyente de un personaje.

La política no es una cuestión de fe; para eso están las iglesias o templos, no los políticos. Empero, cuando el dogma se antepone a la razón, entonces la política y la ciudadanía pierden terreno y se da paso a la semilla del fanatismo. Un país fanático de un personaje o líder abre la puerta a la violencia y a la censura, bajo el argumento de que una sola visión está permitida.

Copyright Latinoamerica21.com y Clarín, 2024.



#### **MIRADAS**

#### Raquel Garzón

rgarzon@clarin.com

#### Esos médicos fuera de serie

Mucho antes de que George Clooney se convirtiera en el señor Nespresso y nos ofreciera café con sonrisa inolvidable, fue en la tele Doug Ross, el pediatra que toda madre elegiría para sus hijos (lo sabe bien Julianna Margulies, que por entonces no era la abogada brillante que conocimos en "The Good Wife", sino la enfermera Carol Hathaway, su pareja, junto a quien Doug intentaba no ser una réplica de su abandónico padre).

La serie se llama "ER", la inventó Michael Crichton (el mismo de "Jurassic Park") y se emitió originalmente entre 1994 y 2009. En España, se la conoce como "Urgencias" y HBO ha comenzado a ofrecer sus 15 temporadas. Reincido y engullo capítulos con fervor maratónico como si no supiera qué será del Dr. Green, cuyo matrimonio se pulveriza por las ausencias de tantas guardias; de Susan Lewis, la médica que deja Chicago para no perder contacto con su sobrina pequeña; de Carter, el estudiante adinerado que se enamora de ese entorno de carencias y se convierte en uno de los mejores del equipo, y de tantos otros rostros.

¿Por qué gustan las series de médicos? De "Marcus Welby" a hoy, he visto infinidad, tolerando el despliegue de sangre y demás humores sin la aprensión que les dedico en la vida real, como si esas derrotas y sanaciones de pantalla valieran de conjuro anti dolores y fueran un simulador de vuelo que nos va educando en la mortalidad ("¿Ves? Esta es tu carne; así sufre, así envejece, así batalla la enfermedad...").

"ER" es una de mis series favoritas. Su trabajo de cámara vertiginoso transmite nerviosismo ante la fragilidad y lo exiguo del tiempo disponible para salvar a alguien cuando corre peligro. La música incidental se te mete en el cuerpo como un pulso (recrea la sirena de una ambulancia, capaz de imbuirte en una atmósfera que huele a látex y hospital con poquísimas notas machaconas).

Pero lo que vuelve inolvidable la serie son las dolencias -emocionales y físicas- de sus protagonistas, profesionales apasionados, falibles y humanos hasta el colmo. El amor los seduce y abandona; la muerte los rodea; padecen la ambición y la derrota cada día.

Esos galenos de ficción recuerdan a algunos médicos que conocemos y nos han amparado en momentos de padecimientos o desesperación, porque no olvidan cómo ser pacientes y conocen en su propia piel heridas, pestes y otras limitaciones del oficio de estar vivos. Brindo por ellos

Opinión 23 CLARIN - LUNES 29 DE ABRIL DE 2024

### El liderazgo económico de Asia, dato insoslayable

DEBATE

#### Alieto Guadagni

Economista y ex secretario de Energía. Miembro del Instituto Di Tella

l Asia oriental y el Pacífico crecen económicamente en este siglo más rápido que el resto del mundo, El mapa geográfico de la economía mundial viene cambiando desde. fines del siglo XIX, cuando los Estados Unidos desplazan al Reino Unido de su posición de liderazgo económico mundial.

En 1980, los Estados Unidos registraban un PBI que era 9 veces más grande que el de China, que comenzaba a abandonar el colectivismo, el PBI de los Estados Unidos era holgadamente entonces la primera economía mundial, hoy el FMI nos confirma que China es la primera economía mundial, con 19% del PBI total de las naciones. Este año, según informa el FMI, el PBI chino es 22,6 % mayor al de los Estados Unidos.

Pero la expansión productiva china no fue la única en el Asia, ya que otras naciones asiáticas también se encaminaron por el sendero de la expansión productiva (India, Indonesia, Corea, Vietnam, Singapur, Malasia y Blangladesh).

Desde la década del ochenta del siglo pasado estas economías asiáticas emergentes, lideradas por la India y China, vienen incrementando año a año su importancia económica, a un ritmo más acelerado que el de las naciones desarrolladas agrupadas en el G-7 (Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Italia y Canadá).

Hacia 1980 estas naciones del G-7 representaban algo más de la mitad del PBI mundial, pero en la actualidad han sido superadas por las naciones asiáticas emergentes que ya representan el 34,1 % del PBI mundial, mientras el G-7 ahora representa apenas el 29,6%.

Este liderazgo de las naciones emergentes asiáticas se acentuara en el futuro, ya que estas economías asiáticas vienen expandiendo su PBI al doble de la velocidad con la cual aumenta su PBI el G-7. En 1980 el PBI del G-7

equivalía a 6 veces el PBI de las emergentes naciones asiáticas, pero hoy las cosas son distintas, ya que el PBI de estas naciones emergentes asiáticas es 15% mayor al del G-7, este liderazgo, según estima el FMI, se consolidara aún más en el próximo quinquenio.

El FMI prevé que el PIB de America Latina se expandirá un 2 % este año, es una tasa baja en comparación con la del Asia emergente que asciende a 5,2 %. Tasas bajas de crecimiento económico son insuficientes para impulsar la prosperidad y la inclusión social.

La situación económica actual nos alerta ya que la economía global hoy enfrenta un débil crecimiento desde la crisis mundial de 2008-09, siendo poco probable, según el FMI, que regresen las tasas de crecimiento más fuertes del pasado, ya que la inversión debilitada perdiendo fuerza ha atrofiado la formación de capital productivo, lo que genera interrogantes sobre sus perspectivas a mediano plazo.

En ausencia de medidas de política o avances tecnológicos, el FMI prevé que el crecimiento a mediano plazo caiga por debajo de los niveles anteriores a la pandemia.

El motor del crecimiento económico mundial pierde fuerza y pone en duda las perspectivas a mediano plazo. El FMI destaca como causa principal de esta tendencia la fuerte desaceleración generalizada de la productividad total de los factores, debida en parte a una asignación más deficiente del capital y la mano de obra entre empresas en los distintos sectores. Las presiones demográficas y la ralentización de la formación de capital privado precipitaron la desaceleración del crecimiento.

Sin medidas de política ni avances tecnológicos, el crecimiento a mediano plazo caerá muy por debajo de los niveles pre pandémicos. Para impulsarlo se precisan reformas urgentes dirigidas a mejorar la asignación de recursos en empresas productivas y la participación en la fuerza laboral, y a incrementar la productividad aprovechando la inteligencia artificial. Abordar estas cuestiones es crucial.

Es importante destacar que la acumulación de capital humano será relevante en la evolución futura de la geografía económica mundial.

En el pasado mes de diciembre fueron publicados los resultados de la Prueba PISA 2022. Esta importante prueba internacional, llevada a cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde hace más de 20 años, mide el nivel de conocimientos de los alumnos de 15 años de edad en las áreas de lectura, matemática y ciencias.

En esta reciente edición participaron 81 países incluida la Argentina, permitiendo realizar comparaciones. Los países y regiones asiáticas lograron los mayores puntajes en las tres asignaturas evaluadas, destacándose el caso de Singapur que alcanzó el primer puesto en todas las áreas, seguido por Japón, China.- Macao y Taipéi.

Los países que año a año dedican una mayor proporción del PBI a inversiones en activos productivos, como el capital humano, logran asegurar mayores tasas de incremento en su producción anual de bienes y servicios Esta mayor acumulación asiática de capital humano, pero también de capital físico, fortalecerá año a año aún más el avance de las economías asiáticas comparado con el mundo occidental.

Esta información es relevante para la orientación de nuestra política comercial externa, que debe potenciar nuestras exportaciones en los crecientes mercados asiáticos y expandir así nuestra producción de bienes y. servicios, impulsando genuinas oportunidades laborales.■



DANIEL ROLDÁN

#### TRIBUNA

Figuras de la migración: refugiados, náufragos y excluidos

#### Samuel Cabanchik

Doctor en Filosofía (UBA) y ex senador nacional. Co-compilador de Migraciones y exilios (Eudeba)

ara comprender el campo de los problemas migratorios en el mundo contemporáneo, no sólo se requiere registrar datos estadísticos, observar hechos en perspectiva o seguir de cerca las políticas e informes de los organismos internacionales.

La diversidad de los fenómenos asociados bajo una etiqueta pretendidamente neutral y descriptiva, exige poner en primer plano los desplazamientos masivos cuyo destino final acaba en la tragedia del naufragio o la marginalidad del refugio precario; en cualquier caso, en el padecimiento de la exclusión de una vida digna, aun cuando se hagan intervenir políticas de derechos humanos.

Nada, - ni siquiera lo logró la reciente pandemia planetaria -, detiene los flujos migratorios. En estos días asistimos una vez más a la tragedia haitiana de la cual muchos pretenden huir hacia República Dominicana, pero en nombre de los derechos nacionales, el gobierno de ese país dificulta o directamente impide esa migración. Se presenta aquí una antítesis mayor enactúan en nombre de sus ciudadanos, y los derechos universales del hombre, que no pueden ser garantizados donde no hay ciudadanía ni jurisdicción legal eficaz.

Crecientemente, la historia de las migraciones se confunde con la de las prácticas de exclusión y de marginación. Si bien los inmigrantes han sido, a lo largo de los tiempos, chivo expiatorio de todos los males, estigmatizándolos como amenaza a supuestas esencias nacionales o simplemente como delincuentes propicios para cargar con todos los crímenes, nunca como en los últimos años, por caso, el mar Mediterráneo, cuna de civilizaciones, devino inmensa tumba de náufragos, y cuando no es una tumba en el mar, son los muros que se levantan por doquier, los que condenan al migrante a permanecer en la marginalidad de un refugio.

Nos encontramos frente a una antinomia que se vuelve paradójica, pues los migrantes huyen del fracaso de sus comunidades y sociedades de origen hacia lo que se les presenta como una oportunidad de tener mejor vitre la soberanía de los estados nacionales, que da en los países de las economías más desa- deras. ■

rrolladas, donde las garantías constitucionales de las libertades típicamente liberales tienen una mejor chance de prevalecer.

Pero lo hacen pretendiendo afirmar su identidad de origen, no integrándose sino parcial y superficialmente con las sociedades de los países de acogida. Por otra parte, estas mismas sociedades, o bien sus políticas gubernamentales, arrinconan en ghettos a los inmigrantes, alimentando un círculo vicioso inexorable.

Este estado de cosas pone en crisis al capitalismo globalizado y dificulta la plena realización de la vida en democracia, reduciendo sus dimensiones normativas modélicas, a un empobrecimiento de la experiencia que apenas deja margen a la administración de los conflictos.

En definitiva, no hay soluciones fáciles a este conjunto de problemas, pero el naufragio, el refugio y la exclusión no pueden ser admitidos como una fatalidad. Habrán de construirse nuevas respuestas que encuentren en el migrante, no un resto del sistema, sino una oportunidad de renovar democracias verda-

### El Mundo

#### Un país en la incertidumbre



Apoyo. Una marcha de simpatizantes socialistas recorrió ayer el centro de Madrid en respaldo al jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, en vísperas de un trascendental anuncio. REUTERS

### Inquietud en España por el futuro de Sánchez al frente del gobierno

El líder socialista anuncia hoy si se queda o se va. Es en rechazo a una denuncia de corrupción contra su esposa que atribuye a la oposición. Los escenarios que se abren ante su decisión.

MADRID. AFP, EFE Y AP

En medio de una gran incertidumbre, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se aprestaba a anunciar hoy si abandona o permanece al frente del Ejecutivo, luego de que la semana pasada sorprendiera al país insinuando que podría renunciar. Todo se precipitó tras la apertura de una causa judicial por corrupción contra su esposa que atribuye a una campaña política de la oposición.

La decisión del líder socialista marcará la vida política más inmediata en el país y abre un escenario incierto con muchos interrogantes que, en su mayoría, tienen respuesta en la Constitución, la ley electoral y el Reglamento del Congreso nacional.

En los corrillos de la política crecía ayer la idea de que Sánchez conpor la ola de solidaridad de dirigentes y militantes socialistas que le han pedido no dar un paso atrás.

Sánchez anunció el miércoles que se daba cinco días (se cumplen hoy lunes) para reflexionar si merece la pena seguir como presidente, tras la campaña de "acoso y derribo", dijo, contra él de la derecha (Partido Popular), la ultraderecha (Vox) y medios y organizaciones afines a ambos, que incluye ataques a su esposa, Begoña Gómez.

La apertura de diligencias por parte de un juzgado de Madrid tras la denuncia presentada contra ella por el autodenominado sindicato Manos Limpias bajo la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción fue el detonante de su decisión de abrir la puerta a la dimisión.

Los analistas barajan un escenario básico con tres alternativas: la tinuará en el gobierno, presionado continuidad de Sánchez al frente un disgusto por los problemas jutomar el jefe de gobierno.

del gobierno, la posibilidad de que se someta a una moción de confianza en el Congreso; o la convocatoria de elecciones, para lo que tendría que esperar aún poco más de un mes, ya que todavía no se ha cumplido un año de la de los comicios de julio de 2023. La renuncia al cargo supondría intentar investir a otro representante socialista, en este caso, la actual vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Nadie, ningún ministro ni ningún dirigente socialista, incluso de su círculo más cercano, se atrevía ayer a augurar lo que ocurrirá, y todos los que se han pronunciado públicamente o han sido consultados coinciden en que no se puede descartar nada.

Desde la oposición, acusan a Sánchez de haber montado una escena política para lograr mayores apoyos a su gobierno apoyándose en diciales de su esposa. Los analistas restan crédito al peso jurídico de las denuncias en contra de Begoña Gómez a partir de la escasa credibilidad con que cuenta el grupo de ultraderecha Manos Limpias.

Desde que el presidente español anunciara su paréntesis de cinco días en una carta a la ciudadanía publicada en la red social X el pasado miércoles, Sánchez no ha tenido agenda pública, pero no ha estado aislado, ya que ha mantenido conversaciones con ministros y dirigentes de su partido, y también con líderes internacionales que le han mostrado su apoyo como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

A la espera de que se despeje la incógnita, los miembros de su gabinete y los líderes de la formación admiten que hay mucha preocupación por la decisión que pueda

Desde su entorno rechazan la posibilidad de que Sánchez pudiera aspirar a un cargo en la Unión Europea como el de presidente del Consejo luego de las elecciones a la Eurocámara previstas para el próximo 9 de junio.

Ayer domingo, miles de personas se manifestaron frente al Congreso de los Diputados de España bajo el lema "Por amor a la democracia", para denunciar que los "chantajes y bulos no pueden contra la democracia y contra el pueblo". La protesta partió de la cercana estación de Atocha de Madrid y en ella participaron varios dirigentes políticos, entre ellos la ministra de Sanidad, Mónica García. "El pueblo, unido, jamás será vencido" y "democracia popular" fueron alguno de los cánticos entonados por los manifestantes, que también portaban carteles con lemas como "no te rindas" o "¡Sí, sigue!".■

El Mundo 25



Acto. La premier Giorgia Meloni, ayer, durante su anuncio ante sus partidarios en la ciudad de Pescara. AP

### Meloni será candidata en la UE como un plebiscito a su gestión

La premier italiana intenta atraer votos, ya que no dejará el gobierno por un escaño en el Parlamento Europeo.

ROMA. ANSA Y EFE

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció ayer su candidatura a las elecciones europeas de junio con su partido ultraderechista Hermanos de Italia (HdI) y lo planteó como un plebiscito sobre su gestión tras un año y medio en el poder.

"Estamos ante una batalla decisiva que no permite errores. Todos debemos estar preparados a hacer nuestra parte y yo, como siempre, pretendo hacer la mía. He decidido concurrir encabezando las listas de HdI en todas las circunscripciones", proclamó en un acto electoral de su formación en la ciudad de Pescara, en el centro del país.

Este tipo de candidaturas "falsas" o "de fachada" responden a una estrategia en la política italiana dirigida básicamente a atraer votos, pues es claro que Meloni no renunciará al Gobierno en Roma por su escaño en el Parlamento Europeo ya que son cargos incompatibles.

Lo mismo han hecho la secretaria del Partido Demócrata (PD) y jefa de la oposición, Elly Schlein, y el jefe de la conservadora Forza Italia (FI) y actual vicepresidente, Antonio Tajani. En cualquier caso, la primera ministra ultraderechista avanzó que "no gastará un solo minuto de la actividad gubernamental en hacer campaña electoral", por lo que pidió la ayuda de su formación.

"Defenderemos también en la Unión Europea nuestras excelencias, nuestras fronteras y nuestra identidad. También esta vez dirán que estamos locos, que es un reto imposible de lograr. Nos han dado por derrotados muchas veces, decían que estábamos destinados a desaparecer. Dejen que hablen", retó ante sus fieles.

Meloni además planteó su candidatura como un plebiscito sobre su gestión, después de año y medio gobernando el país en coalición con sus socios de FI y de la ultraderechista Liga de Matteo Salvini. "Lo hago porque quiero preguntar a los italianos si están satisfechos del trabajo que estamos haciendo en Italia y en Europa", declaró.

La política italiana también es la líder del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), el del partido español Vox, y dijo que su objetivo en los comicios es que su agrupación "tenga un rol de-

cisivo para un cambio de rumbo" de las políticas europeas.

En este sentido, abogó por un acercamiento de los partidos de la derecha y conservadores europeos, siguiendo el actual modelo del Gobierno italiano (Meloni del ECR, Tajani del Partido Popular Europeo y Salvini de los ultraderechistas Identidad y Democracia).

El objetivo será "mandar a la oposición" a la izquierda europea y romper la tradicional alianza con los populares. "Queremos crear una mayoría que una a las fuerzas de centroderecha y mandar a la oposición a la izquierda también en la Unión Europa. Será difícil, pero es posible y debemos intentarlo", declaró.

Los sondeos mantienen al partido de Meloni a la cabeza, con alrededor del 27 % de los votos, en línea con los resultados de las generales de octubre de 2022, seguido (20,3 %) por el PD y el Movimiento Cinco Estrellas (16,8 %).

Asimismo, confirman un ajustado 'sorpaso' entre socios en la coalición derechista: FI crecería hasta el 8,7 % de los votos, a un año de la muerte de Silvio Berlusconi, superando a la Liga (8,5 %) de Salvini. ■

### El Papa, desde Venecia y contra el cambio climático

Habló de los riesgos que sufre la ciudad por el clima y el turismo de masas. Francisco visitó la Bienal.

EL VATICANO. CORRESPONSAL

Julio Algañaraz

En su primer viaje del año, marcado por problemas de salud, el Papa visitó ayer durante cinco horas Venecia, volvió a hacer un llamado a la paz en Ucrania y Medio Oriente y denunció las amenazas que sufre la ciudad, construida con estacas en el agua hace siglos, debido a la crisis climática y al turismo de masas.

Durante su intervención en la misa que celebró ante diez mil fieles en la plaza de San Marco, el Papa dijo sobre las crisis bélicas: "Pienso en Ucrania, Palestina e Israel que sufren a causa de la violencia. Que el Dios de la paz ilumine los corazones para que crezca en todos la voluntad de diálogo y de reconciliación", señaló.

El Papa visitó la monumental Ciudad de los Canales, única en el mundo y rica de una gran historia. A bordo de una pequeña nave recorrió en parte su periplo, que incluyó una visita a una prisión de mujeres y otra a la gran muestra artística de la Bienal de Venecia, donde se encontró con los jóvenes, y culminó con la misa ante más de diez mil personas en la central plaza de San Marco, corazón de la ciudad.

Francisco dijo que los riesgos del cambio climático "impactan en las aguas de la laguna y en la fragilidad de las construcciones y sus bienes culturales", un patrimonio de la humanidad. Pero el Papa examinó en particular los problemas crecientes que repercuten en la vida de sus habitantes. "La dificultad de crear un ambiente a medida del hombre a través de una adecuada gestión del turismo", un tema que desató el aplauso de los 10.500 presentes en la misa. "Estas realidades corren el riesgo de generar relaciones sociales deshilachadas, de individualismo y soledad", agregó el pontífice argentino.

Desde hace unos días se ha implantado la obligatoriedad de un pago de cinco euros (5,35 dólares) a los que visitan la ciudad y del cual están eximidos los invitados, como Francisco y su comitiva, los habitantes de la región veneciana y los que reservan lugar en los hoteles y pensiones.

Desde 1987, Venecia es Patrimonio de la Humanidad y enfrenta, además de los cambios climáticos y el turismo de masas, la despoblación de su centro histórico, donde hoy viven menos de 50 mil personas. En noviembre de 2019 Venecia sufrió las peores inundaciones desde 1966 debido de un aumento del nivel del mar de 187 centímetros que desbordó la laguna. La influencia del catolicismo veneciano en la Iglesia ha sido siempre importante. Tres patriarcas fueron papas en el siglo XX y los pontífices siempre la han visitado. El último antes de Francisco fue su antecesor Benedicto XVI, que en su visita incluyó un paseo en góndola.■



Llegada. El Papa a bordo de una lancha en camino a San Marcos.AP

26 El Mundo CLARIN - LUNES 29 DE ABRIL DE 2024

### Biden se burla de Trump en una cena con la prensa marcada por Gaza

Fue en la tradicional gala con los corresponsales de la Casa Blanca. Hubo sonoras protestas por la guerra.

WASHINGTON, AFPYEFE

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se burló de sí mismo pero lanzó duros comentarios a su rival electoral Donald Trumpen la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras en el exterior grupos de manifestantes protestaban contra el conflicto en Gaza.

Bajo estricta seguridad, invitados de alto nivel, entre periodistas y celebridades como Chris Pine o Molly Ringwald, llegaron a la cita vestidos de etiqueta, al tiempo que más de cien manifestantes los encaraban frente al hotel Hilton de Washington al grito de "vergüenza" y otras consignas.

En el interior, en cambio, Gaza no fue el centro de los discursos de Bi-

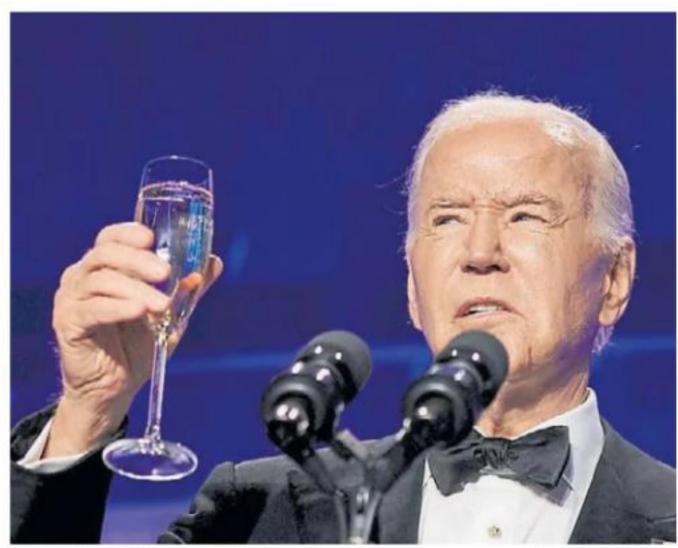

Tradición. Biden y un brindis en la cena con la prensa en Washington.

den y el cómico de la noche, Colin Jost de "Saturday Night Live", quien aprovechó para burlarse del mandatario por su edad y sus tropiezos al subir al avión presidencial.

"Me gustaría señalar que son más de las 10.00 de la noche, 'Joe el Dormilón' sigue despierto, mientras que Donald Trump se ha pasado la última semana quedándose dormido en el tribunal todas las mañanas", lanzó Jost, en referencia al apodo del líder de la Casa Blanca lanzado por el republicano y a las audiencias del magnate en su histórico juicio en Nueva York.

A su turno, Biden, de 81 años, se mofó de sí mismo y de la prensa. También lanzó pullas a Trump, su contendiente de 77 años en las presidenciales del 5 noviembre: "La edad es lo único que tenemos en común. De hecho, mi vicepresidenta sí me ha apoyado", señaló. En otro de sus chistes, Biden comparó su edad con la del republicano: "Soy un hombre mayor y estoy enfrentándome a un niño de seis años", dijo entre risas.

Con tono más serio, Biden advirtió que la retórica de Trump es un peligro, sobre todo después del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. La aparición del jefe de Estado en el banquete se enmarca en una larga tradición, en el que el presidente estadounidense y la prensa

se reúnen para realizar, en un tono distendido, críticas y chistes sobre el líder del país.

La cena de este año tiene lugar tras meses de críticas al demócrata debido al apoyo de Estados Unidos a la ofensiva israelí en Gaza contra el grupo terrorista Hamas. Fue recibido con gritos como "Joe genocida" y reclamos de una tregua. Los manifestantes desplegaron una enorme bandera palestina desde una ventana del último piso del Hilton, mientras otros se congregaban en la calle.

Esta semana, además, más de dos decenas de periodistas palestinos publicaron una carta abierta instando a sus colegas estadounidenses a boicotear la cena en Washington. "Es inaceptable permanecer en silencio", decía la nota.

Según el Comité para la Protección de Periodistas, al menos 97 reporteros, en su mayoría palestinos, han sido asesinados desde que estalló la guerra el 7 de octubre. Otros 16 han resultado heridos.

La cena, organizada desde 1920 pero que se interrumpió durante la administración Trump, coincide también con un movimiento de protesta pro-Gaza que se extiende por universidades de todo Estados Unidos y que deja cientos de detenidos y múltiples denuncias por antisemitismo contra autoridades y estudiantes universitarios.

### CELEBRÁ SU DÍA CON 365







**EN ACCESORIOS** Y -5% EN ALIMENTOS BALANCEADOS Todos los días, con ambas tarjetas.



-10%

**ACUMULABLE A LAS PROMOCIONES DE LA TIENDA ONLINE** 

Todos los días, con ambas tarjetas.

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |





SUSCRIPCION, BENEFICIOS, TERMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMA AL 0810.333.0365. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.



AHORAICAGO

- HOY18:15



eltrece

28 El Mundo

Los cubanos se amontonan ante bancos o cajeros automáticos. Un creciente déficit fiscal y la falta de billetes mayores a los 1.000 pesos, entre los motivos.

### Otro problema en Cuba: largas colas en busca de dinero en efectivo

LA HABANA. THE ASSOCIATED PRESS

Alejandro Fonseca hizo varias horas de fila en la puerta de un banco en el municipio de Playa, en La Habana, para sacar pesos cubanos de un cajero automático. Cuando casi era su turno, el efectivo se acabó. Fonseca, administrador de una pequeña tienda de alimentos privada, tomó su triciclo eléctrico y recorrió varios kilómetros hasta otra sucursal donde finalmente logró conseguir dinero después de perder toda la mañana. No era la primera vez que le sucedía.

Fonseca es uno de muchos cubanos que, además de lidiar en los últimos tiempos con apagones, desabastecimiento de alimentos o medicina y falta de combustible, ahora enfrentan otro problema cotidiano: una escasez de pesos cubanos en efectivo. En las últimas semanas, la gente ha comenzado a formar filas afuera de bancos y cajeros automáticos en la capital cubana en busca de dinero para pagar los productos o servicios que cotidianamente usan.

"Hace tres días que no había dinero en un cajero", dijo el trabajador independiente Ramiro Pupo antes de recoger su bicicleta y salir a toda velocidad indignado de la puerta de un banco en el céntrico barrio capitalino del Vedado. En esta ocasión, él sí logró sacar su efectivo del cajero automático. Para los expertos, detrás de la escasez de cash hay varias razones, todas de alguna manera relacionadas con la crisis económica que ha enfrentado la isla en los últimos años.

El economista cubano y catedrático en varias universidades extranjeras, Omar Everleny Pérez, enumeró entre los factores que explican la falta de efectivo en los cajeros al menos cuatro motivos: un creciente déficit fiscal, la inexistencia de billetes de una denominación mayor a los 1.000 pesos cubanos (equivalentes a tres dólares en el mercado paralelo), una elevada inflación y el no retorno del dinero a los bancos.

#### Muchos cubanos se quedan con los pesos para comprar dólares. Y eso quita circulante.

"Sí hay dinero, pero no en los bancos", dijo Pérez, quien consideró que el efectivo no está en manos de los asalariados, sino en las de varios actores económicos particulares como los pequeños o medianos empresarios que reciben ese dinero por transacciones, pero deciden no entregarlo al banco por desconfianza de que no puedan luego sacarlos o para convertirlos en dólares lo más rápido posible antes de que se deprecien.

Los empresarios tienen que importar casi todo lo que comercializan —o los insumos de lo que producen— y para eso necesitan hacerlo en divisas, principalmente dólares. Y al no tener un lugar formal en el cuál conseguirlos, muchos acaparan primero pesos cubanos en efectivo que luego terminan cambiando por divisas extranjeras en el mercado informal.

Pero convertir pesos cubanos a divisas también tiene su complejidad: en Cuba hay diferentes tipos de cambio, según sea el mercado formal o informal.

Oficialmente, un dólar equivale a 24 pesos cubanos para las empre-

sas estatales y 120 para los particulares o turistas. Sin embargo, en cualquier esquina es posible canjearlo por 350 pesos cubanos en el amplio mercado paralelo, el único espacio en el que se puede comprar. Según el economista Pérez, en 2018 el 50% del dinero circulante estaba en manos de la población y el resto en las entidades financieras. Para 2022, según la última información disponible, el 70 % se encontraba en la billetera de los particulares. Las autoridades monetarias cubanas no respondieron a un pedido de comentarios de la AP sobre la situación en particular.

Como parte del complejo sistema monetario cubano, las autoridades establecieron hace unos años también los MLC o moneda libremente convertible, una divisa virtual en paridad con el dólar que se usa a través de una tarjeta de débito especial y que sirve para acceder a productos como alimentos en los comercios estatales. Para cargar gasolina, incluso, hay otro tipo de plástico. A todo esto se suma una inflación que implica que cada vez se necesiten más billetes para comprar. Oficialmente, el alza de precios fue de 77% en 2021; 39%, en 2022, y 31% en 2023, pero para los ciudadanos esas cifras apenas reflejan la realidad: en el mercado informal, la inflación llega a los tres dígitos.



# HOY MÁS QUE NUNCA VENÍ A LA FERIA, DONDE CELEBRAMOS LOS LIBROS Y LA CULTURA.



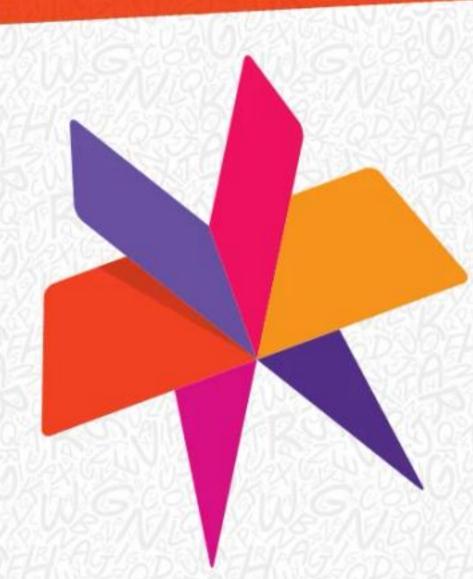

48.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

## DEL 25 DE ABRIL AL 13 DE MAY

La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires



COMPRÁ TU ENTRADA EN www.el-libro.org.ar

# DE REGALO

















### EN BOLETERIAS PRESENCIAL Y ONLINE

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.CLARIN.COM Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.CLARIN.COM | 0810.333.0365 |







INFORMACION SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCION, BENEFICIOS, TERMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.CLARIN.COM/REGLAMENTO O LLAMA AL 0810.333.0365. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

### Sociedad

Inseguridad

### Otra noche de terror en un bar porteño: ladrones armados les roban a los clientes y se llevan la recaudación

Fue en el "Saeta", en Chile y Perú, que reabrió hace dos meses tras estar 20 años cerrado. Cuatro asaltantes con las caras tapadas entraron cerca de la una de ayer. Se llevaron celulares y plata.

#### Malena Nazareth Martos

mmartos@clarin.com

Hace tan solo dos meses el bar "Saeta" fue noticia porque reabría después de 20 años de abandono. Ahora, vuelve a serlo, pero por un lamentable hecho. En la madrugada del domingo, cuatro ladrones entraron y robaron a los clientes y empleados. Fue bajo la misma modalidad de robo piraña que en el asalto a la pizzería "Jaimito" de Boedo, el miércoles a la noche.

Luego de un accidente trágico ocurrido en el sótano en 2001-donde murió un repositor- el histórico bar Saeta bajó sus persianas. Un año antes de la pandemia, Lucas Pérez, un emprendedor gastronómico, eligió esa esquina, Chile y Perú, para invertir en un nuevo proyecto. Tras una reforma considerable y el asesoramiento de vecinos, el icónico bar volvió este año con su nombre original.

Eso ocurrió en marzo y tan solo dos meses después, empleados y comensales sufrieron un robo re-

#### Sospechan que el auto usado para el asalto había sido robado.

lámpago a mano armada sobre el horario del cierre, a la 1 de la madrugada de ayer. Al momento del hecho había tres meseros, el encargado y cuatro clientes mujeres en una de las mesas del fondo.

"Frenó un auto negro sobre Perú, se bajaron cuatro personas y le robaron el celular al mesero que estaba levantando las cosas afuera. Entraron los cuatro por la puerta principal, dos fueron a la mesa de las cuatro chicas que estaban siendo atendidas, otros dos se movieron hacia la barra, en donde había otro mesero y yo. Fue un manoteo de cosas, algo de un minuto", informa a Clarín el encargado.

Este empleado explica que si bien eran cuatro los ladrones que ingresaron, otro quedó en el auto.

"Vi que había armas, no sé si todos estaban armados, pero uno de



Histórico. El bar comenzó a funcionar en 1865 como "La Estrella". Se llamó "Saeta" desde 1962. MAXI FAILLA



los que fue hacia las clientas segu- **Dueño.** Lucas Pérez en la apertura del local. constanza niscovolos

ban tapadas, no sé si con cuellos o algo, pero no los vi, no tuve tiempo. Lo que sí recuerdo es que parecían jóvenes", agrega. Luego del hecho, los empleados

nosotros reconoció sus caras, esta-

llamaron a la policía y al dueño del local, Lucas Pérez. Unos oficiales tomaron declaración cerca de las 2 v se radicó la denuncia en la comisaría. Aún no pudieron acceder al video de las cámaras de seguridad.

"Hace solo dos meses que abrimos, esta es la primera vez que nos roban. Yo compré este bar en 2019, pasó la pandemia y recién después pude empezar a reacondicionarlo. Todo: habilitación, medidor de gas, cosas que llevan un montón de tiempo. La Legislatura Porteña está analizando calificarlo como lugar de interés cultural. Hace 20 años que tengo negocios, y me pasó millones de veces esto. En locales abiertos, en locales cerrados, de todas las maneras. Acá estamos, qué le vamos a hacer", expresa Lucas, que siguió atendiendo ayer pese a lo ocurrido.

"Los delincuentes estaban en un

#### Parte del botín fueron **\$300.000** reservados para proveedores.

ché el sonido de una (N. de R.: tiró de la corredera) cuando una de las chicas no quiso dar su cartera. A mi compañero le apuntaron con otra, y le sacaron la mochila y el celular. Levanté las manos apenas entraron, pensé en la caja, en que iban a pedirme la plata y yo sabía que en la caja no estaba. Agarraron algunas cosas y la propina, fueron para la puerta pero volvieron. Me pidieron la mochila y ahí estaba la re-

ro que tenía un arma porque escu-

dores, se las tuve que dar", detalla. El encargado remarca que el caso refleja "la modalidad de ahora", por sus similitudes con el de la pizzería "Jaimito" de Boedo, ubicada en México al 3400. Por ese caso hay un detenido de 17 años (ver página 31).

caudación para pagar a los provee-

"Me llamó la atención que nunca gritaron, me extrañó, solo repetían "dame todo". Tampoco ninguno de más de seis décadas de historia. ■

auto que habían robado antes, con ese auto vinieron. El encargado había separado unos \$300.000 para pagar a proveedores el martes, esa plata se llevaron", añade.

Para Pérez, el Saeta es más que una apuesta gastronómica, es también una inversión en la cultura y la historia, ya que este bar tiene una vida anterior que comienza en 1865, con el nombre de "La Estrella". En 1962, el lugar seguía existiendo en la misma ubicación, pero ya bajo el nombre de Saeta.

En 2001, hubo una explosión por una pérdida de gas que se llevó la vida de un repositor de Coca-Cola. Tras la tragedia, el local cerró. Lucas halló el espacio abandonado y decidió traerlo a la vida.

Con el asesoramiento de vecinos este proyecto pasó de ser una pizzería a reconstruir un bar con

Sociedad CLARIN - LUNES 29 DE ABRIL DE 2024



Detenido. El joven de 17 años tiene antecedentes e intentó huir ante un control policial.

### Cae un menor por el violento asalto a una pizzería de Boedo

El joven, de 17 años, tenía antecedentes y pedido de captura. Para la Ciudad hay una "puerta giratoria".

Tiene 17 años, varios antecedentes penales, un pedido de captura vigente de un juzgado de menores y lo acusan de ser uno de los cuatro ladrones que el miércoles 24 protagonizó un violento asalto a la pizzería "Jaimito" en Boedo.

En la madrugada de ayer fue detenido durante un control vehicular en la Villa Zavaleta. Estaba junto a otro adolescente de 16 años y dos mayores.

El sospechoso de ser uno de los integrantes de la banda que robó en el negocio ubicado en México al 3400 fue identificado por sus iniciales como M. L. B. A. Él era el que manejaba el Chevrolet Onix rojo que intentó darse a la fuga cuando la Policía de la Ciudad lo quiso parar en Osvaldo Cruz y Zavaleta como parte de un operativo vehicular.

Después de una breve persecución, los policías lograron detener al automóvil, pero los cuatro ocupantes intentaron escapar corriendo.

Finalmente, todos fueron detenidos por los oficiales del Departamento Despliegue Barrial II.

El conductor sería uno de los implicados en el asalto a mano armada a la pizzería "Jaimito".

Este joven de 17 años cuenta con antecedentes por robo, portación de arma y encubrimiento agrava- Con esas imágenes y otras de cá- el juicio", dijo Wolff. ■

do, entre 2021 y 2023, según informaron fuentes policiales a Clarín.

Además, tenía un pedido de captura del juzgado nacional de menores N° 5 en una causa por "robo agravado en concurso real con estafa y defraudación informática".

El otro menor que iba en el auto, I. A. P. de 16 años, también tiene antecedentes por tenencia de arma de guerra y robo agravado por el uso de arma.

El robo a la pizzería fue cerca de las 22 del miércoles 24 cuando cuatro ladrones entraron por dos puertas distintas al local, que estaba lleno. A punta de pistola y en poco más de un minuto, amenazaron, golpearon y le robaron plata y celulares a los clientes.

Durante el hecho, tres personas resultaron heridas. Los delincuentes también lograron llevarse la plata de la caja.

Un video de una cámara de seguridad del negocio registró la secuencia y la violencia con la que actuaron los atacantes.

Tambiénse registraron los momentos de pánico y caos que se vivieron en el local. Muchos eligieron esconderse abajo de las mesas, otros le entregaron todo rápido a los asaltantes. Y también quedó grabado cómo les pegaron a los que intentaron resistirse.

maras públicas y privadas de la zona, se logró identificar las patentes de los vehículos que utilizaron los ladrones.

Así también, con la colaboración de la Policía Bonaerense, los oficiales de la División Investigaciones Criminales de la Comuna 5 pudieron determinar que los sospechosos integran una banda que roba autos en el sur del Conurbano y después los usa para cometer otros delitos en la Ciudad.

"Una vez más, la Policía de la Ciudad detiene a un menor de edad, con varios antecedentes y pedido de captura. No nos vamos a cansar de decirlo: necesitamos urgente una ley de reiterancia y un régimen penal juvenil para terminar con la puerta giratoria", dijo el ministro de Seguridad de la Ciudad Waldo Wolff.

"Con tres detenciones por robo en 2023 y hasta un pedido de captura, este joven va a entrar y muy probablemente salga otra vez", posteó más tarde en X el funcionario porteño.

"Quiero ser claro: necesitamos Ley Penal Juvenil para que aquellos que cometen delitos de adultos tengan penas de adultos, y también una Ley de Reiterancia que nos permita tener a los delincuentes tras las rejas mientras esperan

### Motochorros asesinaron a una joven y balearon a su novio policía

Quisieron robarles la moto en Acceso Oeste. La mujer, de 27 años, recibió un tiro en la cabeza.

Un episodio brutal se desarrolló ayer por la tarde sobre el Acceso Oeste, cuando dos motochorros intentaron robar la moto en la que circulaba un oficial de la Policía Federal y su pareja.

Durante un tiroteo con los delincuentes, la novia del agente recibió un tiro en la cabeza y murió. Él, por su parte, fue baleado y se encuentra internado en grave estado.

Según confirmaron fuentes del caso a Clarín, el hecho se produjo poco antes de las 16 de ayer, cuando la pareja circulaba por esa autopista, justo en el kilómetro 49,5, en una moto Honda Tornado.

Quien conducía era Lucas Nicolás Buena (30), subinspector de la Policía Federal, quien está destinado a la división custodia de Casa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vivía en Merlo.

Junto a él viajaba su novia, Noelia Joanna Velázquez Torres (27), profesora de educación física.

Según lo declarado por testigos, dos delincuentes en una moto de alta cilindrada se les cruzaron en el camino, los apuntaron y, cuando Buena frenó, extrajo su arma para resistir el ataque.

El agente recibió un disparo a la altura del pecho y su pareja, uno en la cabeza. Torres fue derivada en ambulancia al hospital Vicente López y Planes, de General Rodríguez, pero murió antes de llegar. Buena fue trasladado al hospital Churruca en helicóptero debido a la gravedad de su cuadro.

Una mujer que fue testigo del asalto subió un video a TikTok con el relato de lo que vivió. "Veníamos

por la autopista de Luján y adelante nuestro iba una moto con dos chicos jóvenes. Se les cruza otra moto. Los paran. Los chicos de la moto que estaban siendo robados salieron corriendo. Nosotros quedamos en el medio, se armó una balacera porque el chico que le estaban robando era policía y se agarraron a los tiros. Quedamos en el medio. Qué desesperación", relató.

Luego detalló que "la chica no tenía signos vitales y el chico no sentía las piernas. La bala (al policía) le entró por la espalda y le salió por el hombro", dijo. La mujer también contó que las víctimas recibieron asistencia de médicos que iban en otro auto y bomberos que estaban cambiando la rueda de una camioneta. "Hicieron todo. Esa gente vale oro", destacó.

Si bien se apunta a que participaron dos motochorros, hay un demorado en la Unidad de Pronta Atención de José C. Paz, un joven que ingresó herido de bala y que se sospecha fue uno de los atacantes. Este habría sido identificado como Pedro Santiago Verón.

El caso quedó en manos de la fiscal Alejandra Rodríguez, titular de la UFI Nº 9 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, quien ordenó diligencias para identificar al delincuente prófugo y detenerlo.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se refirió al caso en su cuenta de X: "La Policía de la provincia de Buenos Aires ha logrado capturar a uno de los criminales. Ahora vamos por el que falta. La van a pagar. Se los aseguro". ■



Víctima. Noelia Torres murió poco antes de llegar al hospital.

Sociedad 32 CLARIN - LUNES 29 DE ABRIL DE 2024

### Patentes de medicamentos: un informe de EE.UU. sobre Argentina abrió una polémica

Por primera vez en 12 años no cuestiona la política local de patentes de drogas. Celebran los laboratorios argentinos, pero se quejan los extranjeros.

#### Pablo Sigal

psigal@clarin.com

Estados Unidos presentó el Informe 2024 sobre la Protección y Aplicación de la Propiedad Intelectual en el Mundo y Argentina continúa apareciendo en la Priority Watch List, la lista negra de países que deben hacer grandes esfuerzos por modificar determinadas prácticas que transgreden la ley y habilitan la competencia desleal.

El dato llamativo de esta edición es que por primera vez en más de una década el documento no cuestiona la política argentina de patentes medicinales, algo que cayó como una bomba en el centro de la industria farmacéutica y ha provocado en las últimas horas el festejo de los laboratorios argentinos y la furia de los extranjeros.

Conocido como "Informe de la Sección 301", elaborado por el Representante de la Oficina Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), el trabajo afirma, en términos generales, que "Argentina sigue siendo un desafío y las partes interesadas informan de una competencia desleal generalizada por parte de los vendedores de bienes y servicios falsificados y pirateados".

El documento también señala que "el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) continúa funcionando con un número reducido de examinadores de patentes, con recursos limitados que plantean desafíos para la contratación y retención", y considera que "Argentina logró pocos avances en la protección de la propiedad intelectual en 2023".

En ese contexto aparece un dato llamativo que no se le escapó a la industria farmacéutica. Desde los laboratorios nacionales rescataron



Oferta. Los laboratorios extranjeros piden que se proteja la propiedad intelectual. FERNANDO DE LA ORDEN

el hecho de que este año Estados Unidos "ha desistido de objetar la política legislativa y regulatoria en materia de patentes farmacéuticas. A diferencia de los últimos 12 años, el USTR ya no incluye críticas relativas a la existencia de limitaciones indebidas a la patentabilidad de productos farmacéuticos y biotecnológicos en Argentina, ni cuestionamientos a las pautas de patentabilidad vigentes desde el año 2012".

Según CILFA, que agrupa a los laboratorios argentinos, "esto se logró producto del diálogo con la USTR en el que se consiguió exponer que los objetivos de las pautas de patentabilidad argentinas están en línea con las políticas del gobierno de los Estados

#### La pelea tiene que ver con cuántos jugadores pueden producir determinadas drogas.

Unidos y la jurisprudencia de sus tribunales".

En informes anteriores había sido constante y explícito el reclamo de Estados Unidos a la Argentina por el hecho de no darse una mayor facilidad y protección a las patentes de productos farmacéuticos innovadores, tema por el que históricamente reclaman los laboratorios extranjeros para proteger sus desarrollos en el país y que durante el mayor tiempo posible no sean objeto de copias.

Esta situación reavivó una pelea de vieja data entre los laboratorios locales y foráneos. Desde una de las multinacionales más importantes que integra esa Cámara, una alta fuente le manifestó a Clarín el fuerte malestar por cómo salió el informe: "Es una omisión grave, no tiene justificación. El motivo que hace que Argentina entrara al Priority Watch List no tuvo ningún cambio positivo desde 2012. Directamente dejaron afuera todo el capítulo patentes farmacéuticas y de agro, y sólo hablan de falsificación y marcas. La industria internacional está organizando un reclamo enérgico tanto en Washington como a la Embajada local".

La misma fuente agregó: "Creemos que la Embajada local no estaba al tanto de que el informe iba a salir así. No tenemos información aún para especular sobre los motivos, pero en el comienzo de la semana debería haber alguna explicación preliminar de la Embajada".

Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAE-ME), que agrupa a 41 laboratorios extranjeros, ensayaron ante la consulta de este medio una posición más controversial con CILFA y políticamente componedora: "Si bien no se mencionan expresamente las restricciones a la posibilidad de obtener patentes farmacéuticas en Argentina en la edición 2024 del Special 301, esto no quiere decir que el gobierno norteamericano haya despriorizado el tema patentabilidad en nuestro país".

Y agregaron que en el "Informe de Estimación Comercial Nacional sobre Barreras al Comercio Exterior", otro reporte reciente emitido por el mismo USTR en marzo, "dice explícitamente sobre las patentes farmacéuticas: "...El alcance de la materia patentable para productos farmacéuticos sigue estando severamente restringida por la legislación argentina. A través de las guías de patentabilidad se rechazan automáticamente las solicitudes de patente para las categorías de invenciones farmacéuticas que son patentables en otras jurisdicciones. Además, hay inadecuada protección contra la competencia desleal y el uso no autorizado de datos que se proveen al gobierno".

Las patentes son otorgadas por 20 años en Argentina para cualquier tipo de innovación. Los laboratorios extranjeros, entre otras cosas, basan su reclamo en los obstáculos para los patentamientos y en que dicho lapso empieza a correr desde que se aprueba la investigación y desarrollo del medicamento, que puede llevar entre 10 y 12 años, por lo que sólo queda la diferencia para el usufructo exclusivo.

Desde las compañías locales, en cambio, consideran que la posibilidad de que los laboratorios nacionales puedan fabricar esos mismos medicamentos permite que haya más competencia y que los precios de los remedios tiendan a bajar. La pelea -con sus diversos ribetes y opiniones- se funda en el antiguo y difficil balance que exige toda política de salud pública: la innovación versus el acceso. ■

DISFRUTÁ **LOS MEJORES BENEFICIOS** 



### AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



Sociedad 33

### Caminos y Sabores, la feria de la gastronomía, vuelve del 6 al 9 de julio

La 18<sup>a</sup> edición se hará otra vez en el predio de La Rural. Los expositores ya están renovando sus ubicaciones.



Un gusto. Los visitantes pueden conocer de primera mano los alimentos de los productores del Interior.

Caminos y Sabores, la tradicional feria de gastronomía y turismo, confirmó la fecha de su nueva edición, otra vez en La Rural.

La 18° edición de la feria se hará del 6 al 9 de julio, y los expositores ya comenzaron a reservar sus espacios. Muchos de los participantes de Caminos y Sabores son emprendedores, que encuentran en ella una plataforma para darse a conocer en el público y consolidar sus emprendimientos.

"Elegimos volver por la gran llegada de gente que moviliza la feria. Recuerdo que el primer año fuimos con muchas dudas y miedos de cómo era evento, pensando si iba a haber gente, si al menos venderíamos para pagar el stand. Pero por suerte, superó nuestras expectativas", contó Mariano Bellotti, uno de los maestros dulceros de Guatan, una empresa familiar de Mar del Plata que se dedica a la elaboración de dulce de leche y que participará por tercer año consecutivo de El Gran Mercado Argentino de la feria, donde también los visitantes pueden degustar y comprar las distintos artículos.

"Una de las **estrategias clave** que adoptan los emprendedores argentinos para mantener su relevancia en el mercado es la participación en ferias. Estos eventos, como Caminos y Sabores no solo les brindan la oportunidad de exhibir sus productos y servicios, sino que también les permiten establecer conexiones valiosas con potenciales clientes, inversores y otros empresarios", explicaron desde Exponenciar, organizadores de la feria.

En la última edición de Caminos y Sabores participaron **más de 500** productores, emprendedores y artesanos de 22 provincias. Todos ellos generaron más de \$ 1.500 millones en volumen de negocios y sus productos fueron conocidos por más de 100.000 visitantes que disfrutaron de la feria, desde empresarios, pasando por jóvenes y foodies hasta familias.

#### Es un espacio para que emprendedores de todo el país muestren sus productos.

Ya un clásico de la agenda gastronómica que destaca lo más auténtico del "producto argentino", Caminos y Sabores es también un ámbito de promoción turística de ciudades y regiones del país, a través de los caminos que ponen en valor los alimentos, las bebidas, las artesanías y el turismo.

Para más información sobre la feria: https://www.caminosysabores.com.ar/como-exponer-2024/.■







**EN SUCURSALES ADHERIDAS** 

TODOS LOS DIAS

Con ambas tarjetas.

Rasi

-30%

**EN PRODUCTOS SELECCIONADOS** 

EN TIENDA ONLINE, TODOS LOS DÍAS

Con ambas tarjetas.

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA









BENEFICIOS VÁLIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 15/08/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A ENORES DE 18 AÑOS.

34 Sociedad







Podio. Los ganadores de la media maratón de 21 km. ENRIQUE G. MEDINA



Premiación. Jorge Macri, en la entrega de los reconocimientos.

Fue la segunda edición de la prueba que promueve el Consulado de Italia. Se corrió en Palermo, en 3, 10 y 21 kilómetros. Quiénes fueron los ganadores.

# MaraTana, la carrera de los italianos que juntó a 4.000 participantes

Un excelente marco y más de 4.000 participantes entre las distintas distancias (3, 10 y 21 kilómetros) tuvo la segunda edición de la Mara-Tana, la prueba promovida por el Consulado General de Italia con la organización técnica del Club de Corredores.

La zona de Palermo se vio nuevamente, y como ya es habitual en estas del running, colmada por los corredores, desde un grupo de elite hasta miles de aficionados que cubrieron las distintas pruebas desde la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.

Cada uno recibió su medalla finisher donde estaba grabada la incónica estatua de Giuseppe Garibaldi en Plaza Italia.

Sebastián Irusta y Mariana Mendiburu fueron los vencedores del medio maratón. Irusta empleó 1 hora, 10 minutos y 53 segundos, y terminó delante de Franco Russo (1:13:07) y Fernando Roser (1:14:50).

Entre las damas, Mendiburu ganó con 1:26:06 y luego llegaron SilHubo stands con comidas y música típicas italianas, y actividades culturales.

vana Hernández con 1:26:30 y Judit Ibáñez con 1:29:46.

En la prueba de 10 kilómetros, una de las mejores especialistas del país y vencedora del Desafío La Hora/20 km en pista de la pasada temporada, Agustina Chretien, fue la ganadora esta vez con 37:23, seguida por Emilia Picciola con 38:41 y Julieta Heine con 40:26.

Entre los hombres el primero en completar el recorrido fue Cristian Fernández con 32.42 y el podio se completó con Diego García con 32:45 y Hernán Morales con 33:26.

Todos los participantes y sus acompañantes pudieron disfrutar de stands, actividades recreativas, food truck de comida italiana y música. Y en el stand de la Dirección Nacional de Migraciones se aportaron registros de llegada a la Argentina de los antepasados. Parte de la recaudación de esta Mara-TANA se destina a la **Comunidad de Sant'Egidio** para obras de promoción social en la ciudad.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, entregó los premios a los ganadores: "El deporte y la cultura nos forman y nos hacen conocernos unos con otros. Sostener las distintas identidades que le han dado diversidad a esta Ciudad es uno de nuestros ejes. Somos diversos, venimos de distintos lugares, y eso hace que esta Ciudad sea maravillosa", dijo.

"El deporte en general y el running, y con ellos la MaraTANA, tienen un fuerte perfil de agregación,
inclusión, cultura y promoción de
un estilo de vida saludable. La MaraTANA es un evento de amistad
ítalo-argentina pensado no solo para corredores sino para disfrutar de
un domingo a la italiana en grupo y
en compañía y para todas las edades" destacó el Cónsul General de
Italia Carmelo Barbera. ■

### Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados

### DATE EL GUSTO CON 365







#### **EN EL TOTAL DE LA COMPRA**

**TODOS LOS DÍAS** Con ambas tarjetas.

365.com.ar





-10%

#### **EN DOCENA DE EMPANADAS**

TODOS LOS DÍAS, CON AMBAS TARJETAS.

Beneficio válido de 12:00 a 22:00 hrs.

365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.CLARIN.COM Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



### PEDÍ TU TARJETA EN 365.CLARIN.COM | 0810.333.0365 | @ 🙃 🚳









BENEFICIOS VÁLIDOS HASTA EL 12/05/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES. NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN. BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.CLARIN.COM/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

36 Sociedad

La nieta de Mirtha y su pareja Yago Lange buscan concientizar sobre la contaminación de especies y ecosistemas, con un viaje a través del Atlántico.

### La odisea de Juana Viale y su novio contra el plástico en el mar: "Vemos la amenaza, pero también la belleza"

#### Gonzalo Sánchez

gsanchez@clarin.com

"Es por el mar, por la belleza del mundo, por lo que no se ve y tiene que conocerse y tiene que ser cuidado", dice una Juana Viale que está lejos de todo. Lejos de la conductora de TV. Lejos del suelo plano de las ciudades. Se la ve por videollamada, apaciguada por el calor, parece un mujer de trópicos. A su lado está Yago Lange, su pareja, activista ecologista, navegante. Se lanzaron al oceáno, al más inmenso de los ecosistemas y acaban de cruzar la línea del Ecuador.

Vienen desde Cabo Verde en dirección a Fernando de Noronha, norte de Brasil. Luego Río. Luego Buenos Aires. Pero ahora hace varios días que solo ven azul de todas las gamas, agua y horizonte, nubes que adquieren formas fantásticas, un cielo que se abre y se cierra, un cielo temporal, tormentas eléctricas, calmas eternas como siglos. Racionan alimento - "se acabaron las frutas", dicen-, toman muestras de contaminación. Juana exhibe el frasco que utilizan para tomar muestras de microplásticos. El viaje es parte de un proyecto con el que darán la vuelta al mundo. "Por todos los mares", asegura Juana.

Ven la belleza y ven, además, la amenaza. Han visto bolsas de nylon, pedazos de mesas plásticas flotar, ven la basura que acecha lo prístino. Es una experiencia única y filosófica, insisten. Es mas que un viaje de activismo. Es una propuesta que pretende mostrar lo que la mayoría no ve. "Es dificil cuidar aquello que no se ve. Pensar en



En alta mar. Yago y Juana, en el velero Lola. Partieron de África rumbo a Brasil y luego llegarán a Argentina.

la importancia de crear áreas protegidas. Pero también amarrar en pueblos y conversar sobre lo que viven aquellos que sí están de frente al mar", dice Juana a **Clarín**.

Mientras el velero Lola avanza con sus cinco tripulantes, surge el tema del plástico. Cada 7 días, nos comemos una tarjeta de crédito. No es una metáfora, sino la totalidad del plástico imperceptible en alimentos que penetra nuestro organismo sin que lo sepamos. El dato no es nuevo, pero es histórico. En 2019, un estudio de la Universidad de Newcastle reveló que las personas estamos consumiendo alrededor de 21 gramos de plástico por mes, poco más de 250 gramos al año. "Esto es lo mismo que triturar una tarjeta

y comértela cada semana", graficaron los expertos.

Se necesitaba esta imagen, acaso, para que el alerta sobre un material que pervive, fomenta cambio climático y azota a la biodiversidad derivara en un debate serio, que requiere de intervención política y científica y de un llamado a la conciencia global.

Otro informe, de febrero de 2022, señala que para 2040 el plástico que hay en los océanos **pesará más que todos los peces juntos.** La Agencia de Investigación Medioambiental (EIA por sus siglas en inglés), una ONG de Reino Unido, asegura que "la contaminación tóxica resultante de la sobreproducción desenfrenada de plásticos vírgenes y sus ciclos de vida es irre-

versible, directamente socava nuestra salud, impulsa la pérdida de biodiversidad, exacerba el cambio climático y los riesgos de generar daños a gran escala".

Con esos datos de fondo, se está llevando a cabo esta semana la cuarta ronda de negociaciones para un Tratado Mundial sobre el uso y producción los Plásticos (INC-4) en Ottawa, Canadá.

En marzo de 2022, la Asamblea de las Naciones Unidas resolvió elaborar un instrumento internacional vinculante sobre la contaminación por plásticos. El Comité Intergubernamental de Negociación (INC, por sus siglas en inglés) inició sus trabajos en el segundo semestre de 2022, con la ambición de concluir las negociaciones a fines de este año.

Ahora, una coalición de gobiernos calificados de "alta ambición",
liderada por Ruanda y Noruega, espera erradicar la contaminación
por plásticos para 2040 con un tratado que garantice intervenciones
a lo largo de todo el ciclo de vida de
los plásticos, incluyendo la reducción de la producción y la prohibición de algunos productos químicos utilizados en la industria.

El plástico está en todos partes. Sus desechos adquieren firmes visibles, en el mejor de los casos, y totalmente imperceptibles en la mayoría. Los microplásticos y los nanoplásticos son un problema serio para todas la especies marinas. Cada vez es más común hallas restos de estas partículas en el tracto digestivo incluso de los peces que ingerimos los seres humanos. Son datos que todos, en el amplio arco del ambientalismo y de la ciencia, conocen. Pero falta crear una conciencia de problema superior.

Lejos de las estadísticas, Viale, Lange y su equipo exhiben una calma a prueba de todo. Son gentiles y se los ve atravesados por la experiencia. Yago seguía los pasos de su padre, el medallista olímpico Santiago Lange. Se cansó de ver el agua contaminada mientras navegaba. Dejó el deporte y se conviritió en activista. Un día, mientras navegaba por las costas de Chubut, llegó a la Isla Tova y se encontró con una colonia de lobos marinos rumiando entre cajas de plástico desechadas de los barcos pesqueros. Esas fotos dieron la vuelta al mundo. Desde entonces, no se detuvo.

El camino lo cruzó con Juana Viale. Más allá de su popularidad como conductora, la nieta de Mirtha Legrand ha estado desde siempre comprometida con causas ambientales. Lange y Viale se lanzaron al mar con un equipo de realizadores. Saldrá un documental de su odisea. Pero ellos aspiran a más: a un llamamiento compartido. "Esto mas profundo que el tema del plástico-dice Lange-, es dejar atrás los debates sin destino y revalorizar lo que tenemos, tratar de que todos puedan sentir esto mismo". Se necesitan las discusiones de Ottawa. Pero también los viajes como el de Lange, Viale y equipo. En el debate por el planeta, todo suma porque siempre es tarde. Siempre se corre desde atrás. ■

#### Más noticias del día

A las 13 en San Martín al 700

#### Misa y abrazo por la iglesia Santa Catalina

Hoy a las 13, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, oficiará una misa en la Iglesia Santa Catalina, en San Martín y Viamonte, que en la semana sufrió un incendio. También habrá un abrazo solidario y una colecta. Fundada en 1745, es una de las construcciones más antiguas de la Ciudad.

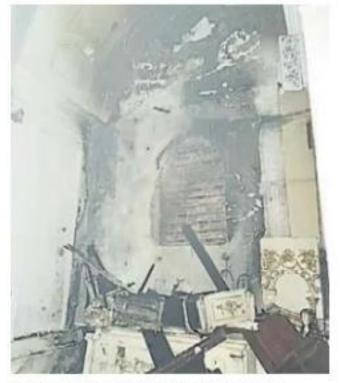

Daños. En el templo histórico.

Lomas de Zamora

#### Un nene de 11 prendió fuego a una nena de 10

Un chico de 11 años fue denunciado por haberle prendido fuego a una nena de 10 en el barrio Santa Marta, en Lomas de Zamora. La madre de la menor acusó al vecino y dijo que atacó a su hija "por celos". La había invitado a hacer fuego para ahuyentar los mosquitos pero le roció alcohol y la atacó.

La Plata

#### Tiroteo y un herido en un robo en un country

Cinco ladrones entraron a robar al Country Lomas de City Bell, en La Plata, pero rápidamente la seguridad privada avisó a la Policía Bonaerense, que los sorprendió. Se dio un tiroteo, en el que un agente fue herido, aunque no de gravedad. Los delincuentes ingresaron por el arroyo Rodríguez.

Sociedad CLARIN - LUNES 29 DE ABRIL DE 2024 37

Una escucha detectó cómo "Lucho" Cantero, sobrino del capo de Los Monos, le pide un celular a su hermana.

# Los trucos de los narcos rosarinos para seguir mandando desde prisión

### Virginia Messi

vmessi@clarin.com

Pavas de agua que parecen normales pero tienen doble fondo. Tuppers con compartimentos escondidos. Alimentos congelados que esconden envíos prohibidos. Aparatos de DVD modificados para cumplir la función de módem. Celulares precarios pero minúsculos.

Embarazadas que, por su condición, evitan pasar por los escáneres de las cárceles de máxima seguridad del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Mujeres que no están embarazadas pero consiguen un certificado que dice que sí. Mujeres que se enamoran de presos (las llaman "ranas" ) que hacen cualquier cosa por ellos.

Todo sirve, todo se hace, todo se arma-al precio que sea- para lograr que los presos importantes, en especial los capos narco, puedan comunicarse desde su encierro con sus organizaciones. Por teléfono-o a través de las visitas-logran seguir manejando su negocio.

Cada vez más aislados, su peor temor es perder poder. Por eso, el protocolo para presos "de alto riesgo"-implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en enero-, les complica tanto la vida.

Los celulares ilegales, y las llama-



Uriel Luciano "Lucho" Cantero. Está en el penal de Marcos Paz.

das trianguladas, son la clave de un reciente dictamen presentado por el fiscal federal Sebastián Basso y Diego Iglesias (titular de la Procunar) ante el juez federal de Morón Jorge Rodríguez, con jurisdicción sobre la carcel de Marcos Paz.

En ese penal están presos, entre

otros, Ariel "Guille" Cantero (35) y su sobrino Uriel Luciano "Lucho" Cantero (21). El juez Rodríguez-que lleva una causa por atentados, extorsiones, y comercio de drogas orquestados desde Marcos Paz-recibió tanta información fiscal de cómo los Cantero se comunican con

sus bases que ordenó prohibirles todas las comunicaciones.

Ahora "Guille" y "Lucho" sólo pueden hablar con su abogado.

La medida fue celebrada por la red social X por Bullrich: "El juez Jorge Rodríguez les prohibió a dos integrantes de Los Monos utilizar el teléfono público y, además, estableció la prohibición de recibir visitas. Felicitamos al juez por esta acción que protege a los argentinos de bien. Aislamiento total. El que las hace, las paga", posteó.

Según pudo saber **Clarín**, desde el Ministerio de Seguridad preparan una resolución para ampliar esta medida a otros presos de "alto riesgo". Ya se huele la polémica.

El dictamen de los fiscales está lleno de escuchas que muestran el ingenio de los narcos para vulnerar las medidas de seguridad.

Ejemplo, en enero de 2023, "Guille" Cantero habla por teléfono con uno de sus lugartenientes, Leandro "El Pollo" Vinardi (detenido en otra unidad) y le da consejos para stockear celulares: "Vos tenés que tener otro por ahí siempre guardado. Dos o tres tirados por ahí, boludo. Agarrá unos pedazos de carne, congelalos re bien, pero bien congelados y metelo ahí adentro. ¿Sabés lo que tienen que renegar ellos para descongelarte ese coso?".

En otra conversación pero esta vez entre "Lucho" Cantero y su hermana Mía, éste le pide que le compre un celular: "Tiene que ser chico como el de la foto, para poder tragarlo" Eso no solo responde a la forma en que entran el aparato a la cárcel, sino también a la posibilidad de esconderlo en la requisa.

Este tipo de celular también es mencionado en una conversación entre "Guille" y Damián "Toro" Escobar: "Hay uno chiquitito como un encendedor, que solamente es para llamadas y mensajes".

En otra charla, Luciano Cantero le dice a Mía que le mande a la cárcel un cargador dentro de una má-

quina de cortar pelo. "Lucho" también explica cómo hacen para ocultar pendrives con wifi: "La requisa siempre cae a la mañana, cuando ellos escuchan que entran se los pasan a uno al fondo, este se lo traga, a veces lo mandan a vomitar cuando desengoman".

En otro llamado, Luciano y Mía hablan de pavas adulteradas: "Escuchá, deciles que tiene que ser así, mirá, tienen que traer una pava, ¿viste? Así porque me la traen en las visitas, después me la traigo y la tengo que desarmar yo".

Luciano está en todas y, en una conversación, un contacto le explica: "Los termolares están especiales porque le hacemos un forro por dentro como medio parecido al telgopor pero es una goma espuma. Esta envuelto en aluminio, lo envolvemos por dentro de aluminio y en la tapa de abajo hacerle el maneje". A lo que Luciano le indica: "El chiquito en la pava y el grande en el termolar. El A01 (NdR: por el modelo de la marca Samsung) en la pava entra de primera. Entran seis teléfonos de primera".

Tanto los celulares como los DVDs adulterados se usan para dar órdenes desde la cárcel. Otro método muy efectivo es la triangulación de llamadas: el preso de alto riesgo solo puede llamar a tres personas, pero lo que hacen es que esa persona una a las conversaciones a los verdaderos destinatarios de las llamadas. "Guille" solía usar a su hija Triana, de 18 años, hasta que esta fue detenida en marzo.

Sea por el método que fuera, esas comunicaciones generan violencia. Otro ejemplo. "Guille" Cantero se entera de que asesinaron a un pibe en el barrio Fonavi y ordena represalias: "A esos dos tenés que ir a la casa de la abuela, a la casa del tío, a la casa de la suegra, a todos lados tenés que ir a ese".

Así, por teléfono, arrancan las balaceras, las extorsiones y, también, las muertes.■

## En Rosario balearon un taxi e hirieron a tres pasajeros

Un nuevo ataque a balazos causó conmoción en el atardecer de ayer en Rosario: al menos tres personas resultaron heridas tras una agresión a tiros contra un taxi en el barrio Abasto, en el sector sur del macrocentro. Uno de ellos está grave.

Las víctimas fueron tres pasajeros-dos hombres y una mujer-, alcanzados por los disparos en Ituzaingó al 1300, casi Corrientes, según dijeron fuentes a Clarín.

El ataque se produjo poco después de las 19, cuando desde una moto dispararon contra los pasajeros. Una versión indica que el chofer notó un desperfecto mecánico y



paró para ver lo que ocurría. En ese Pericias. Sobre el taxi atacado a balazos en Rosario. ANDRÉS VÁZQUEZ

momento, habría sido el ataque.

Cuando pudo arrancar, dos de los heridos fueron llevados por el propio chofer al hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), a unas 20 cuadras del lugar.

Uno de los heridos, un hombre de 26 años, por la gravedad de las lesiones fue atendido en la terapia intensiva del HECA, donde está internado. La mujer, de 18 años, recibió heridas en las piernas.

Los testigos precisaron que el ataque se produjo desde una moto roja, con caja de una aplicación de delivery, aunque no estaba claro si sobre el vehículo iba sólo el tirador o acompañaba a un conductor.

De acuerdo con esta versión inicial, el taxi no contaba con identificación oficial del servicio público, y a la vez explicaron que "no hubo ataque contra taxista" sino contra sus pasajeros.

sión habló de un intento de robo. pero con el correr de los minutos esa hipótesis perdió fuerza. El taxi era seguido por la moto roja desde la zona oeste de la ciudad.

Según indicaron fuentes policiales a Clarín, el taxista resultó ileso y quedó demorado. "El auto no tenía el sombrerito de taxi, ni la chapa de la matrícula", agregó un vocero consultado por el caso.

"El caso es rarísimo. El taxi tiene toda la pinta de trucho. Alguien pasa y les tira. Cuatro personas arriba del vehículo. Tres hombres y una mujer. Dejaron al herido en el lugar. El taxi no tiene cartel luminoso, no tiene patente de taxi", añadió la fuente consultada.

El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación de la segunda circunscripción con sede en Rosario. ■

Sobre el móvil, una primera ver- Informe: Daniel Alberto Schreiner

# Spot

### Música



Activa. Aunque mantiene perfil bajo, Katja Alemann tiene agenda completa: viene de protagonizar dos películas y ahora se la verá en "Ella", la serie sobre Cris Miró. ARIEL GRINBERG



e aquellos años de estrellato, en la década del '80 a este presente de mujer de 66 años y perfil bajo, pero con las mismas ganas e intensidad de aquel entonces, Katja Alemann nunca perdió esa amplia sonrisa característica: lanza una frase y luego una corta carcajada que parece dedicada a sus propias palabras.

En la actualidad, la ex tapa de Playboy, pareja y socia del empresario Omar Chabán en los inicios del boliche Cemento, se apoya en la música para declamar un mensaje de búsqueda de felicidad en tiempos de crisis.

Hace unas pocas semanas presentó ante la prensa su nueva propuesta: canto y una música de clima bailable y envolvente. Su proyecto se llama Shambala y lo presentará al público a fines de junio en Dumont 4040. Está entusiasmada con su regreso a la música, tras una breve experiencia que tuvo a principios de los '90, pero que luego dejó inconclusa, más allá de que llegó a grabar un disco.

"Todo esto nuevo empezó de la mano de mi amigo músico **Mintcho Garrammone**. Yo tocaba el piano y él apelaba a la improvisación. Así apareció la palabra Shambala: yo ni sabía su significado, hasta que investigué y supe que se refería a la felicidad", explica.

Al simbolismo budista de la palabra, que nació a través de una zapada, la artista recién pudo darle un sentido real tras leer el libro Shambala: La senda sagrada del guerrero, de Chögyam Trungpa. Pero no todo terminó ahí.

"¡Cómo son las cosas...! Porque cuando yo era jovencita tuve la intención de ir a estudiar al Norapa Institute, cuyo fundador fue el autor del libro que leí. Eso me hace pensar que esta conexión actual ya la tenía desde hace décadas y no lo sabía. Pero siento que siempre las cosas no suceden porque sí, sino que existe una razón. Y este es el caso más representativo", explica.



En este país hay un desguace, un desmantelamiento, no solo de la cultura. No sé quién va a sobrevivir".

Fue tal el impacto que le generó todo lo investigado respecto a Shambala y su llamado a la felicidad que construyó una poética "con un llamado a la posibilidad de ser felices". Aunque aclara algo importante: "El dinero es un drama en el que hoy si no lo tenés, podés quedarte afuera del sistema, como dice el actual presidente: 'los caídos'. El mundo no tiene compasión

con los que se caen. Cada uno mira para su lado. Eso es preocupante, por lo menos para mí".

Como para ejemplificar, Alemann acude a una situación de la vida común de los ciudadanos en el día a día. "No creo en el individualismo, aunque esté en boga. Por ejemplo, vos vas a un supermercado y todos los que van a comprar estamos involucrados con los precios de góndolas. El problema actual, en realidad, es que en la humanidad no hay ideales. La gente se alejó muchísimo de eso. Nadie lucha por nada, no te une ni la patria, es grave", se queja.

Sin alejarse de su mirada sobre Argentina, insiste con cuestiones que la preocupan sobremanera. "En este país hay un desguace, un desmantelamiento no solo de la cultura, sino de la salud e incluso de las pymes. No sé quién va a sobrevivir. Y el arte, la cultura, somos los únicos que podemos salir a contar esta historia, a ser un símbolo que convoca".

En un sinfín de cuestionamientos, Katja tampoco pasa por alto otras inquietudes que la desvelan, como la problemática ambiental. "El espectáculo Shambala contiene un monólogo ambiental. Allí repaso revista del presente en Argentina. No se puede derogar la Ley de Bosques y otras ambientales, es inconstitucional. Aunque quienes gobiernan no cumplen con la Constitución y nadie les dice nada, nadie hace nada al respecto".

Luego cuenta: "Formo parte de la 'Campaña en defensa del agua para la vida.' Se trata de regular el agua. La minería a cielo abierto y las producciones extractivistas consumen muchísima agua dulce. El agua es un bien esencial para la humanidad. Justamente estoy en esto con la diputada Marta Maffei, que consiguió que se promulgara la Ley de Glaciares".

Pese a no ser noticia seguido en los medios de comunicación, Alemann está con la agenda completa. En 2023 fue protagonista de un film nacional -dirigido por Edgardo Dieleke y Daniel Casabe- que tuvo muy buenas críticas: "Me puso muy contenta la película *La sudestada*, porque hablaba del arte, no del *mainstream*. Noté que tuvo

39 CLARIN - LUNES 29 DE ABRIL DE 2024 Spot

muy buena aceptación. Es que yo soy actriz y me gusta ejercer el rol como tal, también".

Suma dos novedades audiovisuales más: "Acabo de estar en el Bafici en El placer es mío, donde mi rol es de la madre del protagonista. Ya había trabajado con el director Sacha Amaral en un corto y quedé muy satisfecha con él. Por eso acepté esta nueva apuesta, sabía que iba a valer la pena. Por otro lado, te doy otra primicia: participo de la serie sobre Cris Miró. Interpreto a la madre de ella".

### -¿Qué más podés adelantar sobre Ella, la biopic sobre Cris Miró?

-Es una serie que se podrá ver en la plataforma Flow. A mí me toca un rol importante, porque la madre de Cris no era un tema menor. Es la vida de Cris, pero desde el inicio suyo en la popularidad. Y no puedo adelantar más sobre la serie.

A propósito de los roles de madre que le toca realizar tanto en pantallas grande como chica, cabe mencionar que en la vida real Alemann es madre de dos hijos, fruto de su pareja con el artista plástico Diego Linares.

"Ellos fueron educados con criterio y background artístico. Mi hijo y mi hija tienen más de treinta años. Mi hija se ocupó del video de Shambala. Tiene una mirada crítica de la edición. Ella vive en México. Sabe de lo que habla, siempre la escucho con mucha atención porque noto que tiene principios bien argumentados. Pero a mis hijos no les gusta que hable mucho de ellos. Espero sepas entender".

Sobre las diferencias entre los jóvenes de hoy y su juventud, dice: "Cuando yo era joven, era una época muy dificil para conseguir información. Yo iba a bibliotecas, a centros culturales e incluso a festivales. Incluso había que viajar. Hasta que a partir del año 2000 empezaron a realizarse festivales aquí".

Y sigue: "Cuando yo era chica todo era muy capsular. Hoy los jóvenes tiene grandes beneficios. Las generaciones nuevas están conectadas con lo que sucede en el mundo. También noto que tiene poco interés por lo que pasó antes. Hoy hay un morbo más trash estéticamente hablando, menos prejuicioso. Mi época fue más preciosista en lo artístico".

Ese preciosismo del que hace mención la lleva a citar aquella vez en que fue tapa de la revista Playboy, en tiempos en los que era una sex symbol indiscutible de la Argentina. "Yo me encargué de esa producción, incluso hasta del vestido. La hicimos un día en los médanos y luego en Mar del Plata porque ya estaba en temporada con Jorge Porcel y Jorge Luz. Lo hice desde la belleza y lo armónico. Claro que también considero que puede haber belleza en lo feo", aclara.

Y reflexiona: "Siempre me gustó explorar y la pasé muy bien en general. En todo lo que realicé como actriz. En general, tuve experiencias buenas a nivel laboral. Disfruté ser actriz siempre. Y ahora también, como con lo de Cris Miró. A mí me gusta dar saltos al vacío".

Otro episodio que no pasa inadvertido en su larga trayectoria tuvo que ver con Cemento, el legendario boliche que abrió con Omar Chabán, de quien fue pareja. Y a quien le prestó dinero para que abriera ese espacio por donde pasó gran parte de la escena de rock desde mitad de los '80.

"Omar ha sido un socio muy querido, fue un maestro para mí. Una rata de biblioteca, siempre actualizándose. Siempre poniéndose contento con el éxito del otro. Te ayudaba a que llegaras al éxito. Fue un precursor de la cultura. Él quería que los grupos se hicieran famosos y ganaran plata", revela.



### Había cobrado mi herencia y ese dinero se lo di a Chabán para que abriera Cemento. ¡Al final, perdí todo!".

Y agrega: "Yo había cobrado mi herencia y ese dinero se lo di a Omar para que abriera Cemento. ¡Al final, perdí toda la herencia! Pero fue bárbaro todo lo que hizo. Hoy por hoy, la gente en la calle me recuerda más por Cemento que por mi propia carrera", desliza con cierta resignación.

Hija de la actriz y cineasta alemana Marie Louise Alemann y Ernesto Alemann, redactor jefe y editor del periódico Argentinisches Tageblatt, Katja fue medio hermana del periodista y economista Juan y del economista Roberto Alemann, dos veces ministro de Economía nacional.

"Ellos dos eran como mis tíos porque me llevaban mucha edad de diferencia. Mi padre me tuvo a los 65 años. Yo tenía miedo a la muerte de mi padre. Cuando yo ya era grande, mi padre era demasiado mayor".

### -¿De niña te pesó haber tenido un padre tan grande?

 Solo era preocupación por él. Rondaba todo el tiempo en mi mente la idea de que mi padre no muriera. Y al final, él murió de mi mano. Yo estaba tocando el piano en mi casa paterna. Estuve como dos horas tocando. Luego lo cerré, subí a la habitación y le agarré una de sus manos. Y a la media hora, partió. Pero siempre tuve la impresión de que se fue escuchando la música que yo estaba dedicándole.

## Tini presentó su nuevo disco con un arsenal de confesiones

La cantante abrió su corazón en el Hurlingham Club, en los dos primeros conciertos de "Un mechón de pelo".

### **Ornella Saitta**

osaitta@clarin.com

Luego de que el mal clima la obligara a postergar los primeros dos shows de los cinco que dará en el Hurlingham Club, finalmente Tini Stoessel pudo presentar su nuevo disco, Un mechón de pelo, frente a sus fans. Este sábado, la cantante tuvo función doble: a las 18.30 realizó el concierto que debería haber ocurrido el viernes. mientras que a las 21.30 tuvo lugar el show correspondiente al propio sábado.

La escenografía es colosal. El escenario se armó con un arco grecorromano de 18 metros de altura especialmente diseñado para el show, con una plataforma giratoria de 25 metros traída desde Alemania. Aunque no se colocaron pantallas, el predio cuenta con 200 luces robóticas que realizan un juego permanente, acompañando las emociones del recital.

Sin embargo, se trata de un show "intimo e introspectivo" de apenas 50 minutos: Tini hace un recorrido exclusivamente por las diez canciones de su nuevo disco.

En el álbum, lanzado hace dos semanas, la artista habla a corazón abierto de su vida, incluyendo su salud mental, tocando temas como su separación de Rodrigo de Paul y su pelea mediática con Camila Homs; la internación de su padre, Alejandro; sus supuestas adicciones a las drogas; y el conflicto legal/laboral entre su papá y Marcelo Tinelli.

El espectáculo se podría definir como una obra de arte en movimiento. Visual desde su comienzo, cada canción, cada palabra tiene cohesión de principio a fin. Tini logra transmitir lo más profundo de sus sentimientos a través de las coreografías y sus expresiones, hasta provocar lágrimas en los 5.000 presentes de cada recital.

El show comienza con la artista acompañada por unos 30 bailarines, encapuchados y de jogging al igual que ella, bailando al ritmo de Miedo, que habla de la depresión que atravesó Tini durante los últimos años. Con ella parada en el centro del arco, los bailarines giran a su alrededor gracias a la plataforma, y se da inicio al show.

Luciendo una peluca con el cabello castaño y largo, como el que tenía antes de comenzar su pro-Siguió con **Angel**, la canción drá ver el concierto en Flow.



Platinada. "Mi pelo fue representando lo que me iba pasando", dijo.

ceso de cambios de pelo, la cantante escucha atentamente un audio de su papá. En 2022, Alejandro Stoessel estuvo un mes internado en terapia intensiva, luchando por su vida, y la desgarradora incertidumbre de Tini quedó plasmada en la canción Pa.

"Estoy esperando a que se me pasen un poquito los nervios porque estoy muy emocionada porque el álbum salió y me animé a decir muchas cosas que seguramente en otro momento no me hubiese animado", dijo Tini.

Y sumó: "Me di cuenta de que lo que pasó con papá también fue una gota que rebalsó un vaso lleno de heridas y empezar a entender esas heridas fue un trabajo interno muy grande".

Entonces Tini procede a sacarse la peluca y mostrar su pelo actual: rubio platinado e hipercorto. Así comienza Posta, un tema que habla de las veces que se quedó callada ante las críticas por no perder el favor de los medios.

Acto seguido comienza Ni de ti, una canción de ira que arranca con la frase "Dicen que robé, que una familia rompí", haciendo referencia a los rumores de infidelidad de Rodrigo de Paul hacia Cami Homs en el comienzo de su relación con Tini. Además, habla de su supuesta adicción a las drogas: "Dicen que me escondo para tomarme una pill, que por eso estoy skinny (...) lamento pincharles el globo, no me drogo".

Ni bien terminó, dijo: "En muchas situaciones me he quedado callada y eso me llevó a lugares horribles, oscuros, a los que no quiero volver. No quiero darle nunca más el poder sobre mi vida a alguien que no me conozca".

vuelve a estar dedicada a su papá y el conflicto que tuvo en 2008 con Marcelo Tinelli por los derechos de la serie *Patito feo* que terminó en la Justicia y con Stoessel buscando trabajo en Paraguay.

Quebrada y entre lágrimas, la cantante arremetió: "Que nunca nadie les diga que es tarde para hablar. Ni por qué lo vine a decir ahora. No importa nada".

A continuación, llega el turno de Buenos Aires, tema en el que Tini habla de la pérdida de su amor por la ciudad que la vio crecer. "De chiquita, cuando volvía de gira, amaba volver a Buenos Aires. Porque es mi casa, nací acá, está mi familia, mis amigas, las personas que más amo en el mundo", comenzó a explicar. "Pero volver y sentir que me podían prender una cámara y pregunten cosas que no podía responder... me empezó a dar mucho pánico".

Y reveló, a corazón abierto: "No entienden lo sanador que es para mí estar hablándolo. Hacía cuatro años que yo no lograba dormir sola. Saqué este álbum y empecé a dormir sola en mi casa".

Llegan Tinta 90, una oscura conversación consigo misma, y Ellas, dedicada a sus amigas. Tras "levantarla un poco", dicho en palabras suyas, con Bien, dijo: "Mi pelo fue representando todo lo que me iba pasando. Lo más importante es animarse a meterse en uno mismo, a comprenderse".

Cierra con Me voy: "Representa irme de ese lugar en el que ya no quiero estar más. Ya no me siento la misma y no quiero volver a ser esa persona. Uno se va transformando".

Repite hoy y mañana en el Hurlingham Club. El 6 de mayo se po40 Spot

### Cultura

Antes presentar en la Feria del Libro su volumen de relatos autobiográficos "El niño resentido", César González hace un crudo análisis de la actualidad.

# "Milei pertenece a una clase que ve como brutos a los negros y los pobres"



Pablo Díaz Marenghi Especial para Clarín

prisión de mamá, mi padre cada tanto aparecía por la casa con juguetes encontrados en la basura, borracho y cantando canciones de Racinga viva voz. Pero peor era cuando se presentaba a la salida de la escuela. Ese croto que olía a vino tinto me avergonzaba, y a la vez me causaba cierta misericordia". Ese es tan solo un fragmento de El niño resentido, el último libro de César González, publicado a finales de 2023.

El poeta y cineasta recurre a su vida para hilvanar escenas de su propia biografía en textos breves que retratan con crudeza su infancia en el barrio Carlos Gardel (El Palomar), donde continúa viviendo y escribiendo, junto a sus primeras incursiones delictivas. Sus primeras drogas, las primeras balas que recibió y, al mismo tiempo, su primer acercamiento a la lectura o al cine. Terminaría en la cárcel, pero allí comenzaría su transformación: el arte, tal como comentó en varias oportunidades, lo salvaría.

"Muchos pibes de los barrios pueden sentir que es su propia historia. Es un libro que representa la vida de una porción muy grande de la sociedad argentina", le cuenta a **Clarín** antes de presentarlo -mañana, junto a Dolores Reyes- en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

### -El niño resentido recibió buenas críticas. ¿Qué esperás para la presentación en la Feria y cómo decidieron juntarse con Dolores Reyes?

-Desde que presenté mi primer libro de poesía, La venganza del cordero atado, allá por 2010, he estado en cada edición de la Feria, presentando mis otros libros o como alguien más, buscando ejemplares. Es un evento hermoso que tenemos cada año y que trato de no perderme. En esta ocasión me interesa escuchar al público y ver qué diálogo surge. Compartir la charla con Dolores Reyes me re-

sulta encantador porque la admiro. Compartimos una experiencia vital semejante, una forma de ver e interpretar esa experiencia.

### -El libro, que tiene mucho de no ficción, surgió a partir de una propuesta de tu editora, Ana Laura Pérez. ¿Cómo se definió este formato de piezas breves que van forjando una narración en su conjunto?

-Sí, tiene mucho de crónica. Busqué que el libro pudiera transmitir en algo la adrenalina, la falta de perspectiva sobre la posibilidad de un futuro lejano, la desesperación y la ausencia de planificación, que son tan comunes en la vida de los barrios populares. Tiene este formato breve porque no tenía el tiempo ni la concentración necesaria como para escribir algo más robusto. Vivo en un barrio con unas condiciones materiales que no me lo permiten. El ruido es constante, la violencia también. En esa atmósfera es muy difícil poder abstraerse y sumergirse en una fiebre a mano alzada de escritura. Que el libro sea breve no quiere decir que no me haya costado largas horas y meses de escritura, reescritura y de pensamiento.

### -En relación a esto último, se nota un trabajo de pulido con el lenguaje. ¿Es deudor de tu poesía?

-La brevedad me permitía "pulir" mucho más cada palabra, frase, y, ante todo, los recuerdos. Puede que haya un vínculo con la poesía, que también trabaja con lo breve. Pero no desplegué tanto la cuestión poética en este libro salvo en algunos capítulos, y en uno en particular, Rochos místicos, que podría entenderse como un poema largo.

-En tu ensayo El fetichismo de la marginalidad mencionás el imaginario del villero-monstruo construido por el sentido social hegemónico dominante y hablás de la posibilidad de los oprimidos de contar su propia historia, forjando sus propios símbolos.

### ¿Creés que con este libro lograste materializar esto?

-Quiero creer que es un aporte para que los villeros, aquellos que nacimos sin medios de producción, ni siquiera dentro de una familia de clase trabajadora, aquellos que solemos ser ridiculizados en el régimen artístico, podamos contar nuestra historia de forma transparente, sin tutores y sin manipulaciones culposas de personas aje-

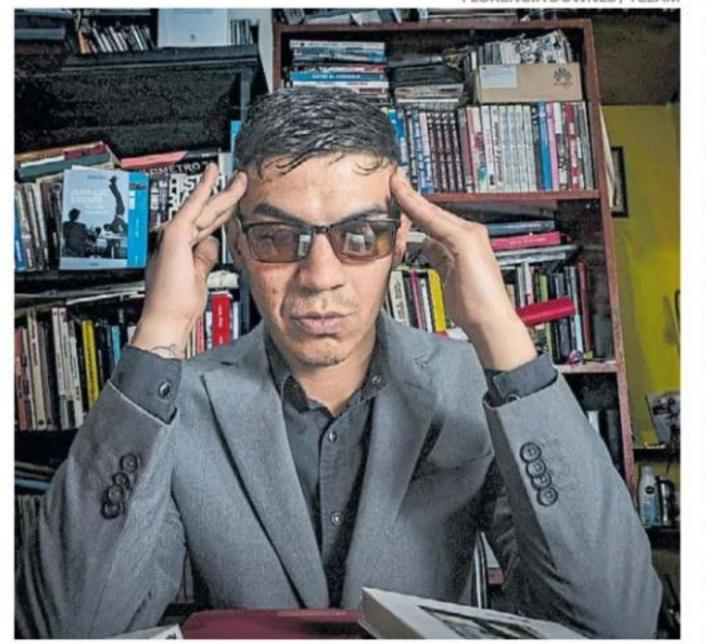

Raíces. César González sigue viviendo en el barrio Carlos Gardel.

nas a nuestra realidad. Si bien cuento muchas anécdotas personales, eso que viví lo vivieron miles o millones de personas. Muchos pibes de los barrios pueden leer mi libro y sentirse más que identificados; pueden sentir que es su propia historia. Representa la vida de una porción muy grande de la sociedad argentina. Lo que vivió mi cuerpo para un sector de la sociedad, la clase media-alta, resulta extraordinario, excepcional, hasta milagroso. Pero para otros, los que viven en una villa, es solo el relato de la cotidianidad más pura.

-Es interesante cómo vas narrando cierta educación sentimental ligada a la cultura (tu abuela Genoveva y la lectura, tu madre y el cine) a la vez que narrás tu incursión en el delito. ¿Cómo convivían en ese momento ambos mundos y cómo recordás el click que te hizo finalmente decidirte



Es un aporte para que los villeros podamos contar nuestra historia sin manipulaciones culposas ni tutores".

### por el quehacer artístico?

-Del "famoso" click hablo en el próximo libro, continuación de este, donde cuento mis cinco temporadas en el infierno carcelario. Lo único que puedo decir es que ese click, que se traduce como redención, no es un camino recto. Mucha gente cree que una vez que hice el click mi vida se modificó automáticamente, y lo que era un infierno se transformó en un dulce cielo, que las tinieblas se evaporaron y apareció una llanura soleada y refrescante. Y nada fue así.

### -¿Cómo fue en realidad?

-Todo el mundo sabe que el click aconteció en la cárcel. Eso no hizo que las rejas dejaran de producir encierro, más bien todo lo contrario. El hecho de querer empezar a ser otro sujeto dentro de la cárcel me trajo más complicaciones que beneficios. La redención pudo haberse diluido en el olvido, porque una vez que me volví un lector estricto, estudiaba y participaba de distintos talleres, eso no evitaba que tuviera que seguir peleando con otros presos o sufrir diferentes torturas por parte del sistema penitenciario o de los esbirros del poder judicial. La redención, de la que mucha gente me reclama por no haber incluido en El niño resentido, me hizo recibir más violencia que cuando era un preso común, por hacer algo que rompía con la

lógica carcelaria. La redención, de la que tantas personas me exigen que hable para calmar sus conciencias, pudo haber implicado mi muerte misma.

### -Como cineasta y escritor, ¿cuál es tu percepción acerca del momento que atraviesa la cultura en un contexto de ajuste por parte del gobierno actual?

-Mi percepción es de desolación, tristeza, bronca e incredulidad. De no poder creer que se ataque así a una de las facetas más interesantes que posee la sociedad argentina. Están destruyendo cada día algo que tiene que ver con las artes. Mi tesis es que hay algo de resentimiento personal en muchos de los funcionarios de este gobierno. Varios son artistas frustrados o no pudieron aprender del fracaso. Entonces arremeten desde la venganza personal para destruir toda una construcción colectiva. También porque es el sueño húmedo del neoliberalismo; una sociedad sin poesía, con individuos sin otra función ni aspiraciones que la de ser mercancías inocuas, sin pensamiento, sin creatividad ni contradicciones. Pero por suerte la sociedad argentina ya ha demostrado que los anticuerpos están vivos.

### -¿Qué perspectiva ves para el futuro?

-Milei no es eterno, aunque seguramente su delirio mesiánico lo convenza de lo contrario. Este viento de época tampoco es eterno. Los vientos siempre cambian, es una verdad absoluta de la naturaleza y de la historia. Me sorprende el grado de vulgaridad del presidente, su brutalidad disfrazada de intelectual en el acting de llevar en la mano algunas carpetas. Es un mal plagiador y alguien que ni siquiera puede manifestar un mínimo grado de civilidad y amabilidad en su discurso. Si no fuera que está sometiendo a tal grado de sufrimiento a tantos millones de compatriotas, estaría disfrutando de que la clase alta se haya envalentonado y defienda a un individuo que hace culto de la fealdad y la violencia, que espiritualmente está tan roto y es tan mentiroso.

### -¿Por qué lo disfrutarías?

-Porque Milei pertenece a una clase que siempre ve como brutos a los negros y los pobres. Y en este caso tienen un representante, blanco y de ojos claros, que estudió en una universidad privada, mimado por todas las corporaciones, pero que se regocija en la barbarie. Algo que siempre han asociado a las clases bajas. ■

César González presenta "El niño resentido" (Penguin Random House) mañana a las 19, en la sala Alfonsina Storni, con la escritora Dolores Reyes.

### Spot 4

### **HOY EN LA FERIA**

- A las 14.30. Video homenaje a Adolfo Bioy Casares, al conmemorarse 110 años de su nacimiento, junto a la presentación de los últimos libros editados en el marco del Concurso Nacional de Cuento y Poesía "Adolfo Bioy Casares", que organiza la Municipalidad de Las Flores. Sala Rodolfo Walsh
- A las 14.30. "El universo de la novela romántica". Con las autoras Cristina Bellisonzi, Liliana Alem, Silvina Potenza, Ana María Díaz, Clarisa Bionda y Florencia González, que dialogarán con Tamara Sternberg. Sala Domingo Faustino Sarmiento.
- A las 17.30. Las poetas María Rosa Lojo y Zhao Si conversarán sobre poesía. Desarrollarán una entrevista a la autora y académica china, comentando su obra, que acaba de publicarse parcialmente en castellano, para presentarla al público de Buenos Aires, ciudad que visita por primera vez.
   Sala Alfonsina Storni.

- A las 19. María Belén Strassera y José Ignacio Sánchez junto con la investigadora Cora Gamarnik analizarán "Historia, fotografía y guerra. Un estudio de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay". Modera Cayetano Quattrocchi. Sala Alejandra Pizarnik.
- A las 20. "Orgía de palabras. El poliamor ya fue, ni hablar de la monogamia, los tríos, el sexteo con inteligencia artificial y todo tipo de experimentación sexo afectiva. Ahora la posta es...". Una reflexión sobre los lazos entre personas con Zulema Lázaro, Guillermo Adamo, Nereo Illanes, Sofia Guggiari, Laura Szerman, Ingrid Sarchman y Noemí Frenkel.
   Zona Futuro.
- A las 20.30. Las autoridades presentan la Campaña Nacional de Alfabetización. Con la participación de Carlos Horacio Torrendell, secretario nacional de Educación, y otros funcionarios del área. Sala Julio Cortázar.

### COORDENADAS

- La Feria del Libro se realiza en el predio de La Rural, con ingresos por avenida Santa Fe 4201, avenida Sarmiento 2704 y avenida Cerviño 4474. Horarios: lunes a viernes, de 14 a 22. Sábados, domingos y miércoles 1º de mayo, de 13 a 22.
- Entradas. Lunes a jueves: \$3.500. Viernes, sábados, domingos y feriado: \$5.000. Promoción 2x1 en compra online y en las boleterías de la Feria con la tarjeta 365. Pase tres visitas: \$7.500. Exclusivo venta online. El pase es personal e intransferible, permite una única visita por día a la Feria.
- Entrada gratuita: Todos los días para menores de hasta 12 años inclusive, visitas escolares y discapacitados. Todos los días para docentes (con recibo de sueldo o comprobante). Todos los días con Pase Cultural. Lunes a viernes (excepto 1° de mayo) para estudiantes y jubilados.

### Horóscopo

### ARIES

Los comentarios poco alentadores pierden vigencia cuando sus ideales son claros.

### **TAURO**

Deje espacio para sus planes y déles el lugar que merecen. Pone ideas en orden y elabora un plan de trabajo para el futuro.

### **GÉMINIS**

Disfruta de la compañía de amigos que abrirán las puertas al diálogo.

### CÁNCER

Iniciativas en acción, mejora las relaciones sociales. Pone a punto sus estrategias.

### **LEO**

Su intuición puede generar una nueva iniciativa. Busca el equilibrio entre las diferencias.

### **VIRGO**

Las ideas se renuevan y desarrolla sus proyectos en un marco razonable de trabajo. .

### LIBRA

Su lugar es el de la confianza y la solidez, trace líneas de acción. Le resta importancia a las opiniones adversas y reflexiona.

### **ESCORPIO**

Organiza la situación laboral, sabe cómo responder a las exigencias de sus colegas.

### **SAGITARIO**

Trabaja frente a la posibilidad de concretar nuevas actividades en el campo laboral.

### CAPRICORNIO

Sin dejarse influenciar por planteos contradictorios se apoya en sus convicciones.

### **ACUARIO**

Las consignas de trabajo mejoran con la presentación de ideas bien claras. Reconoce errores.

### **PISCIS**

Impulsa una idea propia que lo hace popular en el medio laboral. Se ubica en el centro.



42 Spot CLARIN - LUNES 29 DE ABRIL DE 2024

### Cine

# Todos los ganadores del Bafici, en su edición más convulsionada

Empataron en el Gran premio la brasileña "A paixão segundo GH" y la argentina "El placer es mío". Hubo discursos sobre la situación del INCAA.

### Nazareno Brega

Especial para Clarín

El Bafici llega al final, en su edición más convulsionada, con un empate en el Gran premio entre la brasileña A paixão segundo GH, de Luiz Fernando Carvalho, y la coproducción argentina El placer es mío, de Sacha Amaral.

Carvalho adaptó la novela de Clarice Lispector sobre una escultora carioca que atraviesa un vía crucis existencial al enfrentarse, luego de un desengaño amoroso, a una cucaracha en la habitación de servicio. El también brasileño Sacha Amaral centra su película en un dealer que vive con su madre y se dedica a robarles a personas que conoce a través de aplicaciones.

El jurado de la Competencia Internacional sí consiguió ponerse de acuerdo al premiar al mejor largometraje, Riddle of Fire, del estadounidense Weston Razooli y al mejor corto, para la serbia The Ghosts You Draw on My Back, de

Nikola Stojanović. La ucraniana nacionalizada canadiense Oksana Karpovych se consagró como mejor directora por Intercepted, sobre las conversaciones de soldados rusos con sus familias interceptadas que contrastan la vida cotidiana de ucranianos tras la invasión. La francesa Anaïs Tellene se llevó el Premio especial del jurado con L'homme d'argile.

La Competencia Argentina consagró a *Vrutos*, de Miguel Bou, que resultó mejor director y además se llevó el Gran premio. La película marca el reencuentro en pantalla de Dante Mastropierro y Diego Alonso, más conocidos como los recordados El Negro Pablo y El Pollo de la serie Okupas, en una épica callejera en Lugano.

Martín Farina se centró en el reencuentro anual de un grupo de granaderos clase 1958 en El cambio de guardia, que ganó como mejor largometraje. Y el premio al corto fue para Cuando todo arde, de María Belén Poncio. La bolsita de agua caliente, de Yuliana Brutti, se



Apaixão segundo GH. Escena de la película de Luiz Fernando Carvalho.

llevó el Premio especial del jurado.

El Bafici le dedicó más espacio que nunca a los cortos y largos nacionales, hecho que potenció el ruido que hizo en el festival el cierre momentáneo del INCAA y la frágil continuidad, de momento atada a la muestra, del emblemático cine

Gaumont. Javier Porta Fouz, director del festival, se pronunció con contundencia en el anuncio de los premios luego de las críticas por la falta de una postura institucional categórica previa al festival.

Porta Fouz hizo un comentario sobre los cuestionamientos y reconoció que fue una edición intensa, luego de reclamar certezas sobre el INCAA: "Queremos saber qué va a pasar. La incertidumbre sobre el cine argentino es gigante. Es un parate demasiado largo. Una cosa es proponer cambios y otra muy distinta es tener todo parado cuatro meses. Ojalá se resuelva algo. Tengo muchas dudas, pero al menos que haya diálogo".

"Estar en el Gaumont era muy importante este año. Vamos a estar hasta el final del festival, pero espero que la sala abra pronto. Un cine como el Gaumont no debería cerrar nunca. Esa sala tiene que estar abierta. El festival este año tuvo que suspender una única función y no por una cuestión técnica, sino por la marcha masiva del martes", agregó.

La tercera de las competencias oficiales, Vanguardia y género, le otorgó su Gran premio a la holandesa Nina Gantz por Wander to Wonder. Pat Collins se llevó a Irlanda el premio a la dirección y al mejor largometraje por That They May Face the Rising Sun y el del corto se fue a España con Mamántula, de Ion de Sosa. El Premio especial del jurado fue para la austríaca Henry Fonda for President, de Alexander Horwath.

El sábado a la noche fue la ceremonia de entrega de premios, con discursos intensos sobre la situación actual. La clausura llegó ayer con Fuck You! El último show, de José Luis García, sobre la última presentación de Sumo en Obras. ■

### Streaming

## La Copa del Mundo de los sin techo

### "El juego bonito"

Buena

Drama/Deporte. Reino Unido/Estados Unidos, 2024. Título original: The Beautiful Game. 125', SAM 13. De: Thea Sharrock. Con: Bill Nighy, Micheal Ward, Valeria Golino, Sheyi Cole. Disponible en: Netflix.

### Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

Quizá no haya deporte más apasionante y cambiante que el fútbol. Y si uno entra a ver la ficha técnica de El juego bonito y lee que hay alguien interpretando a Maradona...

Pero no. No es el astro argentino, aunque es un homenaje a Diego. En el juego bonito los protagonistas son principalmente ingleses, aunque un argentino, de como jugador, acepta.

nombre Roberto, en alguna circunstancia estará junto a este equipo de fútbol 4, que participa en la Copa Mundial de Personas sin hogar.

La película, que se inspira en hechos reales, apuesta al poder de curación que tiene el deporte para quienes están en los márgenes de la sociedad, sea por un hecho nefasto o por propia elección. Y al seleccionado inglés, que va a participar del torneo anual, se suma a último momento Vinny.

Cada uno tiene sus antecedentes de por qué terminó durmiendo en la calle. Vinny acaba de separarse de su esposa, con quien tiene una hija. Y tiene un trabajo temporario de "logística". Entrega paquetes, bah. Se fue de su casa, y duerme en un auto. Cuando Mal (Bill Nighy), el técnico del seleccionado, lo invite a formar parte de la delegación



Hay equipo. Mal (Bill Nighy) es el DT del seleccionado inglés.

Hay una historia que luego se revelará, por la que Mal, un ex cazatalentos del club de fútbol londinense West Ham, reconoce a Vinny. Y como bien dice alguien al pasar, a ambos personajes los une el ponerse encolerizados cuando las cosas no les salen bien.

Ya en Roma, donde Valeria Golino será la anfitriona de la Copa, Mal tiene mucho por hacer. No es cuestión de hablar de técnica, ni de táctica. Tiene que entender y endere-

zar a sus hombres, porque después de todo, puede haber un Maradona, un Messi (o un Vinny, que es un goleador letal y arrogante), pero es un deporte de equipo. Se salvan todos o nadie y el que no lo entienda no conoce la esencia del deporte.

Como es una competencia internacional, habrá personajes de otras nacionalidades, como la monja Sister Protasia (Susan Wokoma, de las dos películas de Enola Holmes), que dirige al equipo de Sudáfrica, o la jusí, satisfacción. No es poco. ■

gadora estrella -pueden jugar hombres contra mujeres- del equipo de los Estados Unidos, Rosita (Cristina Rodlo), que es una indocumentada latina y que ve en la posibilidad de alcanzar el título una tabla de salvación para no ser deportada.

Vinny es interpretado por Michael Ward (a quienes los que vieron Imperio de luz, de Sam Mendes, con Olivia Colman, lo recordarán como el nuevo empleado del cine). Su personaje no deja de aparecer y desaparecer -no duerme con los otros jugadores, sino que prefiere huir y hacerlo a la intemperie-, pero cuando está, es el protagonista.

Un protagonismo que comparte con Bill Nighy, el gran actor de Living y que está en La primera profecía, la película que encabezó la taquilla en la Argentina la semana pasada. Pone cara de bueno, de comprendedor, y con eso más que le alcanza.

El juego bonito es una entretenida película, que combina la adrenalina del juego con cuestiones más inspiradoras, y que nos deja con una expresión en el rostro de,



# INO TE PIERDAS LO NUEVO!



MAGNETIX [+2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

LIBROS CON SONIDO PEPPA PIG [+2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

SÉPTIMO CÍRCULO (\*2)

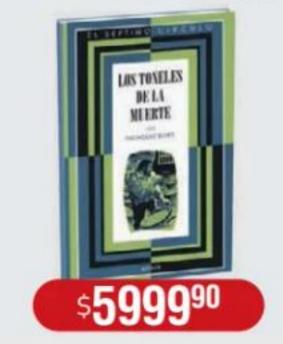

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

DINOSAURIOS ASOMBROSOS (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

MIS AMIGOS DEL ZOO [\*2]



**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

GRANDES RECETAS PARA HACER VIANDAS [\*1]

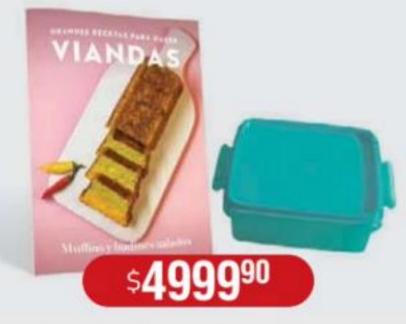

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

LA CASA DE PEPPA PIG [\*2]



\$7999<sup>90</sup>

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

TROLLS BARB (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

EL GRAN LIBRO DE BORDADO 2024 [\*1]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

## ENCARGÁSELAS A TU CANILLITA PARA QUE LAS SOLICITE A TRAVÉS DE PARADA ONLINE

# Clasificados



3 OFREC. **OTRAS VIVIENDAS** 



### **INMUEBLES**

HABITACIONES EN CASAS **DEFAMILIAYOTROS** 

**OFRECIDO** 

HAB 1 y 2p bño coc Belgrano 1566

Segui buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com





### **AUTOMOTOR**

AUTOMOVILES **R15** NACIONALES **EIMPORTADOS** 

VENTA

HONDA

**¿QUERÉS UN CRÉDITO PORQUE QUERÉS UN AUTO?** 

**RUBRO 14** 



### Servicio Técnico con turnos

11 26532903 (0230) 4668866

www.hondapilar.com.ar

24 PEDIDO ADMINISTRACION

**EMPLEOS** 

**R24 EMPLEADOS** 

**PEDIDO** 

CAJEROS y REPOSITORES seleccio-na Franquiciado DIA% para z/Norte de CABA. Disponibilidad de tumos rotativos. Enviar Curriculum Vitae a peredo marcelo@hotmail.com

EMPLEADA manejo PC redes CULTA grupobuenosaires@fibertel.com.ar

### Clarin Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

PERSONAL AUXILIAR

**DE CASAS Y OTROS** 

PEDIDO

CHICA domest w.app 1149473771

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

CHOFERES, PERSONAL

**R36** DE TRANSPORTE, AUTOS

YABASTECIMIENTO **PEDIDO** 

CHOFER taxi & remise spin a cargo 1144185198 solo mensajes.

36 PEDIDO SERVICIOS

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Corsa - Siena - Spin 11.64033783

CHOFER con experiencia en manejo de camión para reparto en AMBA con todos los registros al día. Resi-da en zona Oeste. Presentarse de lunes a viemes de 9 hs. a 12 hs. en Monseñor Bufano 2190 San Justo

CHOFER de camión para reparto de carne en AMBA. Z/Lomas del Mirador. CV a empleostte@gmail.com

CHOFER TAXI a cargo II5452-7612

CHOFER Taxi a/cgo Dño 20753091

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

OFICIOS Y **OCUPACIONES VARIAS** 

PEDIDO

CARPINTERO y Aprendiz 7704-2876

COCINERA /O c-exp viva z-V Crespo CV solo x WhatsApp 15.4097-5747

COCINERO Ayudante Cocina y Mozo mostrador Pres Cuenca 3202 CABA

EMPLEADA MOSTRADOR solo con EXPERIENCIA en PANADERIA se busca zona Paternal 1157273823

EMPLEADO /A PANCHERIA z/Once 15-5423-0097 / 15-5517-9366

JOVEN p/Coc y Joven Atenc al Publ Loc Gastro Viva CABA Av Callao 557

MECANICO 11-5712-6212

OFICIAL PINTOR Y CHAPISTA AUTOS z/Quilmes Centro 11-4072-9792

OPERARIO taller de llantas 18-30 c/DNI Necochea 2298 R.Mejia

PERSONAL HOMBREADOR para reparto de medias reses en AMBA. Zona Lomas del Mirador. Enviar CV a empleostte@gmail.com

PERSONAL mantenim ½ día y una auxil de enfer tno tde 1150625501

REPOSITOR Azara 139 Barracas

REPOSITOR c/exper Nazca 2626

SEÑORITA P/PRIVADO II34618965

Cia.Industrial Cervecera S.A PLANTA CIUDADELA (UEN SIDRAS)

**DEJA SIN EFECTO LA** CONVOCATORIA DE INGRESO DE PERSONAL **TEMPORARIO** 

publicada el 15/04/2024 e INFORMA QUE en breve se publicará (por este medio) la convocatoria para iniciar la temporada 2024

37 PEDIDO 37 PEDIDO SERVICIOS **SERVICIOS** INCORPORAMOS CIUDAD AUTONOMA DE VIGILADORES **BUENOS AIRES** MASCULINOS C/ANALÍTICO EXCLUYENTE ★ EDAD 22 a 55 AÑOS ORTUGUITAS - ESCOBAR - PILAR **★ INCORPORACIÓN INMEDIATA** PACHECO - DON TORCUATO \* PAGO POR BANCO CON O SIN ANALÍTICO Present. de lun. a vier. (Excepto Feriados) | 9:30 Hs.

Ecuador 380 (Balvanera) o Rep. de Israel 3748 (Villa Lynch)

\$\infty\$11-3632-1320 | cvsvigilancia@gmail.com

41 OFREC. CONSTR.Y REFAC.



**SERVICIOS** 

CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO

CONSTRUCCION Y REFACCIONES

0

**SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN** 

clasificados.clarin.com

**PROFESIONALES Y EMPLEADOS VARIOS** 

LEGALES

ABOGADO jubilacion 1550152499

47 OFREC. CUIDADO PERS.

SALUD Y BELLEZA

CUIDADO DE PERSONAS SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466

SEÑORA solo domicilio II53866166

ASTROLOGÍA Y TAROT, TERAPIAS **ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

AMARRE VUDU TODO LO PUEDE Retornos Inmediatos 4701-2527 TAROT Vidente Laura 1137822903

CONTACTOS

**R58** 

MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS,

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS San Roque \* A. Medicino

58 OFREC. **SALUDOS** 

GRACIAS SAN EXPEDITO POR EL FAVOR RECIBIDO, L.E.



### **LEGALES**

CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

### CONVOCATORIAS

MUTUAL EMPLEADOS DEL BANCO SANTANDER RIO MATRICULA C. F. 767 CONVOCATORIA La Mutual Empleados del Banco Santander Río convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Mayo de 2024 a las 18.00 horas, a realizarse en la Sede de Paseo Colon 482 CABA para tratar el siguiente OR-DEN DEL DIA: 1. Designación de dos asociados para firmar el Acta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2. Motivos de Convocatoria fuera de término. 3. Aprobación de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventarios e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 y Modificación parcial del Estatuto. 4. Aprobación de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventarios e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. 5. Consideración de la Cuota Social. 6. Honorarios de los Directivos. Nota: Se deja aclarado que de conformidad al Art. Nº 21 de la Ley 20.321, El quórum será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada la Asamblea podrá sesionar válidamente, 30 minutos después, con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor que el de los miembros del Organo Directivo y Organo de Fiscalización. Horacio Mompo Secretario Jorge A Lucchesi Presidente

AVISOS AL COMERCIO

### FORD ARGENTINA S.C.A. INFORMA

QUE LOMBARDI CAMIONES SA, CON CASA CENTRAL EN AV. MONSEÑOR TAVELLA 4400, SALTA, PROVINCIA DE SALTA, HA DEJADO DE PERTENECER A LA RED OFICIAL DE TALLERES AUTORIZADOS DE FORD CAMIONES.

Agradecemos a LOMBARDI CAMIONES SA por haber sido parte de nuestra red oficial de concesionarios de Camiones.



## Cómo publicar en Clarín Clasificados

### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

### Medios de pago:

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

0810.222.8476

### **RECEPTORÍA VIRTUAL**

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

www.clasificados.clarin.com/receptorias

76 OFREC.

AVISOS AL COM.

75 OFREC.

AVISOS AL COM.

de Fusión suscripto el

Fusión

14/12/2023. B) Valuación del activo y del pasivo de IMPSA S.A. (so-

ciedad absorbente) según Balance

30/09/2023: i) Antes de la fusión: Activo: \$ 137.013.832.000 y Pasivo: \$ \$127.965.984.000; y ii) Des-

pués de la fusión: Activo: \$

Consolidado

Pasivo: \$ 138.024.321.000 128.976.473.000. AVISOS AL COMERCIO Todos los valores están expresados en pesos ar-IMPSA S.A. Ingeniería, y Computa-ción S.A.U. AVISO ARTICULO 83 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 19.550 Y SUS MODIFICATO-RIAS. A) IMPSA S.A., con domicilio legal en Carril Rodríguez Peña 2451, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza inscripta en la Dirección gentinos. C) Valuación del activo y pasivo de Ingeniería y Computación S.A.U. (sociedad absorbida) según Balance Consolidado de Fusión al 30/09/2023 Antes de la fusión: Activo: \$ 2.845.745.000 y Pasivo: \$ 2.530.766.000. Todos los valores están expresados en pesos ar-Mendoza, inscripta en la Dirección gentinos. D) El capital social de IMPSA S.A. no se modificará con la de Personas Jurídicas de Mendoza el 16/06/1965, bajo el Nº 488; e fusión, siendo éste de \$ 2.138.900.000. E) Las oposiciones Ingenieria y Computación S.A.U., con domicilio legal en Carril Rodriguez Peña 2451, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, inscripta ante la de ley deberán efectuarse en Carril Rodríguez Peña 2451, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, de lunes a viernes de 9 a 18 h dentro de los Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza el 3/11/1982, bajo el Nº 1.588; hacen saber por 3 dias que:

A) Por Reuniones de Directorio del 14/12/2023 y Asambleas de Accionistas del 23/04/2024 de ambas sociedades se ha aprobado la 15 días desde la última publicación de este edicto y tal como lo dispone el art. 83 inc. 3 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias. bas sociedades, se ha aprobado la fusión por absorción mediante la cual IMPSA S.A. absorbe a Ingenie-ría y Computación S.A.U., la cual se disolverá sin liquidarse, todo ello de INNOVATION LABS conformidad con el Compromiso

30717109305. Cancelación por inactividad. GIG EACH, Triq Id-Dragunara, St. Julians, STJ 3148, Malta. aMoreno 850 10 C CABA, IGJ 961340, Reg. 141 62B sociedades en extranjero 10/03/2021. Rep. egal Tomás Enrique Ga 31089576. 16/04/2024. DNI García Botta DDJJ Esc. Púb.

76 OFREC.

JUDICIALES

"DOSISTO EDUARDO C/ MONLAND S.A.C.I.F. E I. Y OTROS S/PRES-CRIPCIÓN ADQUISITIVA Juzgado Civil y Comercial nº3 de Martin.-Receptoría-causa: SM-18878-2017 Expte.Intemo Nº: 77830 AUTOS Y VISTOS: De conformidad con lo solicitado, estado de autos, e informando el Actuario en éste acto encontrarse vencido el término acordado al accionado MO-NLAND SACIF e I y A, MONDUY SA-

CIF e I y REGIMAR SACIF e I y A,, conforme cédulas de notificación adunadas digitalmente en fecha 06/10/2022, para contestar la demanda y comparecer a estar a de-recho, sin que lo hubiera efectuado, y en mento a lo solicitado, haciendo efectivo el apercibimiento que dispone el art. 59 del CPCC., declá-raselas rebeldes. NOTIFIQUESE.-" ESCOLA Marcelo Pablo - JUEZ

76 OFREC.

EDICTO . El Juzg Civ y Com 8 Sec Unica Dpto Jud Mar del Plata en autos RAGUZZI HAYDEE REGINA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICE-NAL/USUCAPION Expte.:-MP-30832-2011 cita y emplaza a herederos Teresa Longhi -clase 1888, matrícula 273.529 para que en el plazo de dos días se presen-ten a los autos a hacer valer sus

DIS. N.º 065/2023 dictada en el marco del Expte. 8301-006625/2023. Neuguén, 9 de mayo 2023. LA DIRECTORA PROVINCIAL DE PROTEC-CIÓN AL CONSUMIDOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD dispone: Articulo 2º - DECLARESE la responsabilidad de Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados, por haber infringido con su accionarlos artículos 4º de la Ley Nacional 24.240, conforme los fundamentos expuestos ut supra, y en consecuencia IMPONGASE multa de Pesos Cuatrocientos Mil (\$400.000.-)." Fdo. Abog. Miryam E. Zurita. Directora Provincial de Protección al Consumidor de la Secretaria de Seguridad.

76 OFREC.

derechos, bajo apercibimiento de designarle Defensor Oficial para que lo represente. Fdo: Hemán Felix krzyszycha, Juez Civ. y Com. Mar del Plata, de Abril de 2024. El presente edicto se publicará en el Boletin Oficial y en el diario "Clarin" de Capital Féderal por el término de dos (2) días (arg. arts. 34, 36 y 341 del CPCC). Fdo: Hernán Felix krzyszycha, Juez Civ. y Com.

EL Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 2,a cargo de la Dra. María Eugenia Nelli, con domicilio en la calle Talcahuano 490.piso 5º,de esta Capital Federal, Secretaria unica, a cargo de la-

Dra. Monica Alejandra Bobbio, en autos"DOMINGO,ROBERTO OMAR C/ JARA, GRACIELA ESTER Y OTROS S/REDARGUCION DE FAL-SEDAD" EXPTE. Nº 17589/2017, cita y emplaza a los herederos de Oscar Eschudi y/o quienes se con-sideren con derechos para que, dentro del plazo de quince dias, comparezcan a tomar la intervencion que entiendan corresponderles,bajo apercibimiento de desig-narse al Defensor Oficial para que lo represente en juicio.El presente

debera publicarse por dos dias en

el Diario Clarin. Buenos Aires, de

diciembre de 2023

RES. N.º 180-DCC-2024 dictada en el marco del Expte. 405-000464-2023. San Juan, 10 de abril de 2024. La Directora de Defensa al Consumidor dispone: ARTÍCULO 1º: apliquese Multa de Pesos UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS con 00/100 centavos (\$1,255,400,00) Multa equivalente a 2 Canastas Básicas Total de Hogar 3 publicadas por INDEC a VOLKSWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DETERMI-NADOS CUIT 30-56133268-8, con domicilio en Maipú 267, Provincia de Buenos Aires por infracción a los artículos 4, 8 bis, y 19 de la Ley Nacional N.º 24.240 de Defensa del Consumidor. Fdo. Dra. Fabiana Carrizo – La Directora de Defensa al Consumidor.

Publicando sábado y domingo: Lunes GRATIS 15-3046-0012

📭 OFERTAS PARA TODO EL PAÍS 🥆

75 OFREC.

\$7.500 Incluye materiales, Vereda, Pintura, Equipo de Filtro 3 luces RGB PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD **9**15-3015-2624 zulmarpiscinas.com.ar

**CONSTRUCCIÓN DE CASAS** Proyecto y obra gris CHOCORONO Proyecto, dirección y construcción Wood/Steel Frame y Tradicional

PULIDO Y PLASTIFICADO DE PISOS DE MADERA TODO TIPO DE PINTURA DE OBRA ATENCIÓN PERSONALIZADA Sr. Rodolfo 11-5755-4704



VENTA Y COLOCACIÓN DE INSUMOS

Ormiflex Polacrin.

MEGAFLEX BERTECH

TECHOS DE TEJAS/CHAPAS - TINGLADOS **MEMBRANAS · AISLANTES · MADERAS** ZINGUERÍA · PINTURAS

REALIZAMOS REPARACIONES Y TECHOS A NUEVO TRABAJOS CON 10 AÑOS DE GARANTÍA



COLOCACIÓN MEMBRANA GEOTEXTIL MEGAFLEX + IMPRIMACIÓN SUPERIOR TECHO

Av. J.M. de Rosas 866, Lomas del Mirador

especialista en techos 14:30 a 18 hs | Sab 8 a 13 hs

4699-0029 | 4699-0508 · www.techotech.com.ar



Entregamos

en todo el país

**9** 11-6105-7786

obermatic® 9 11-2360-2171

Frentes de Placard Gapappotta corredizos

Cambiamos ventanas de abrir por corredizas sin roturas 15-4042-3959 9 15-4470-1108







Las mejores propuestas de Okm encontralas en Clarín Clasificados



### **Clarín**grilla

Nº20.088 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Thomas Carlyle.

| -  | - |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
| 1  |   |  |  |  |  |
| 2  |   |  |  |  |  |
| 3  |   |  |  |  |  |
| 4  |   |  |  |  |  |
| 5  |   |  |  |  |  |
| 6  |   |  |  |  |  |
| 7  |   |  |  |  |  |
| 8  |   |  |  |  |  |
| 9  |   |  |  |  |  |
| 10 |   |  |  |  |  |
| 11 |   |  |  |  |  |
| 12 |   |  |  |  |  |
| 13 |   |  |  |  |  |
| 14 |   |  |  |  |  |
| 15 |   |  |  |  |  |
| 16 |   |  |  |  |  |
| 17 |   |  |  |  |  |
| 18 |   |  |  |  |  |
| 19 |   |  |  |  |  |
| 20 |   |  |  |  |  |
| 21 |   |  |  |  |  |
|    |   |  |  |  |  |

### **Definiciones**

1 ► Cardinal que expresa una cantidad nula, nada, ninguno; 2 ▶ Fármaco o tratamiento que contrarresta el efecto de un veneno; 3 ▶ Caída del cabello por enfermedad de la piel; 4 ▶ Pronombre personal, en primera persona, plural; 5 ► Maltrata, deteriora, echa a perder; 6 ► Potestad de obrar por reflexión y elección; 7 ▶ Feliz, venturoso, afortunado; 8 ▶ Acumulación de pus en un tejido orgánico; 9 ► Acción propia de una persona cruel; 10 ► Fig. Que hace vanidad de su nacimiento o de otras circunstancias que le distinguen; 11 ▶ Distensión violenta de una articulación que puede provocar la rotura de un ligamento o de un tendón muscular; 12 ▶ Rayo, especialmente el de poca intensidad; 13 ▶ Causa que al actuar sobre el organismo provoca una respuesta o reacción, especialmente refleja; 14 ▶ País sin salida al mar situado al este de África, ex Abisinia; 15 ► Cura que dirige una parroquia; 16 ► Sistema filosófico de Aristóteles (384-322 a.C.); 17 ► Que grita o da alaridos; 18 ► Persona que tiene por oficio hacer o vender camisas; 19 ▶ Fin de la marea creciente del mar y tiempo que ésta dura; 20 ► Indecente, indecoroso, falto de pudor; 21 ► Lugar en que se ordeñan las vacas.

### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - abs - al - an - be - bo - ca - ce - ce - ce - ce -- cho - cia - co - co - cruel - dad - di - di - do - do - drí - e - es - es - es - guin - im - lan - lla - lo - lo - lu mar - mi - mu - na - no - o - pa - pá - pe - pe - pe - pe - pí - ple - pú - ri - ro - ro - rro - se - so - so - so - tam te-te-tí-tí-tio-to-to-tro-tros-tu-u.

### Sudoku

Nº 6.781

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

|   |   |   |   |   | 1 |   |   | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 2 |   |   |   | 7 | 3 |   |
|   |   |   |   | 6 |   |   | 8 |   |
|   |   |   | 3 |   |   |   | 9 | 2 |
|   | 3 |   |   |   |   |   |   | 4 |
|   |   | 8 |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 7 |   | 5 |   | 9 | 2 |   |
|   |   | 9 |   | 4 |   |   |   | 8 |
|   |   |   | 6 |   | 2 | 1 |   |   |

|   |   |   | 2 |     | 4     |    |   |   |
|---|---|---|---|-----|-------|----|---|---|
|   |   | 6 | 1 |     |       |    |   | 8 |
|   | 1 |   | 8 |     | 10 61 | 18 | 9 |   |
| 8 |   | 1 | 5 |     |       |    |   |   |
|   |   |   |   |     |       |    |   | 3 |
|   | 4 |   |   |     | 9     |    | 5 |   |
|   | 8 |   |   | 6   |       | 3  |   |   |
| 6 |   | 7 |   |     |       |    | 8 | 4 |
|   |   | 3 | 7 | 100 |       | 1  |   | 6 |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

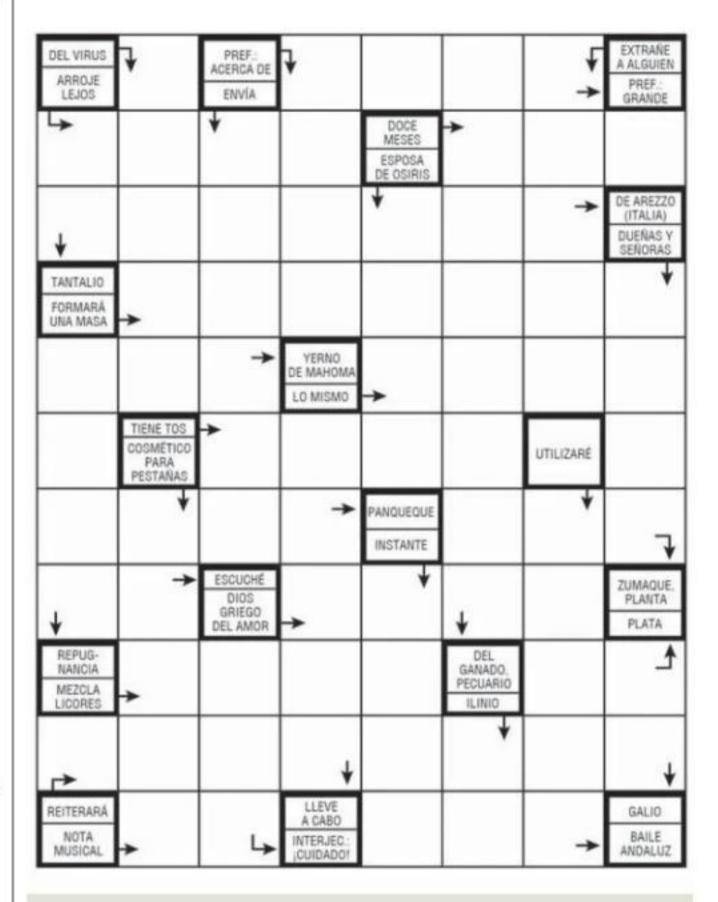

### Soluciones

### Sudoku Nº 6.780

### Básico

| 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 9 | 6 | 5 |
| 3 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 |
| 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 |
|   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 |

### Avanzado

| - | W | anz | add | 0 |   |   |   |   |   |
|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
|   | 2 | 7   | 6   | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 |
|   | 8 | 1   | 3   | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 |
|   | 5 | 4   | 9   | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 |
|   | 9 | 2   | 8   | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 |
|   | 4 | 5   | 7   | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 |
|   | 3 | 6   | 1   | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 |
| Г | 1 | 8   | 2   | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| Г | 7 | 3   | 5   | 1 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 |
|   | 6 | 9   | 4   | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 |

### Claringrilla Nº 20.087

...mejor que letraduría buen linaje hay que tener (conclusión). Luis Cané. Poeta y escritor argentino.

| 636 | IIIO | Y | gern | tino |   |   |   |   |
|-----|------|---|------|------|---|---|---|---|
| 1   | 1    | М | P    | U    | N | E |   |   |
| 2   | ٧    | Ε | N    | Т    | Α | N | A |   |
| 3   | 0    | J | 1    | ٧    | Α | L | Ε | S |
| 4   | C    | 0 | A    | С    | T | 1 | ٧ | 0 |
| 5   | T    | R | Α    | Т    | Α | N | Т | E |
| 6   | E    | Q | U    | 1    | ٧ | Α | L | E |
| 7   | G    | U | E    | D    | E | J | Ó | N |
| 8   | G    | E | N    | 0    | ٧ | E | ٧ | A |
| 9   | P    | L | Α    | N    | C | н | Α | R |
| 10  | P    | E | R    | S    | 1 | Α | N | A |
| 11  | A    | Т | Α    | L    | A | Υ | A | R |
| 12  | Α    | R | R    | A    | N | Q | U | E |
| 13  | С    | Α | В    | E    | Z | U | D | 0 |
| 14  | A    | D | Q    | U    | 1 | E | R | E |
| 15  | В    | U | R    | S    | Á | Т | 1 | L |
| 16  | F    | R | Α    | 1    | L | E | R | A |
| 17  | L    | ĺ | Q    | U    | E | N | E | S |
| 18  | С    | Α | Т    | É    | T | E | R |   |
| 19  | A    | В | 0    | N    | A | R |   |   |
| 20  | С    | U | R    | ٧    | Α |   |   |   |

### Solución Autodefinido

Horizontales. Mega-, tire, año, aretino, amasará, Alí, ídem, tose, crep, rus, oí, Eros, mera, Ag, repetirá, la, olé. Verticales. Ta, asco, viral, rímel, remite, epa, meta-, opere, Isis, rato, ganadero, II, añore, usaré, amas, Ga.



### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$ 6.999,90 - Genios \$ 1.500,00 -Revista Ñ \$1.500,00 - Arquitectura \$1.500,00 - ELLE \$3.000,00 - Prescolar Genios \$2.500,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$ 2.499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000,00 -La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardin de Genios \$1.900,00 - Relanzamiento Pastelería en Casa \$4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$1.999,90.

### Edición del día

Edición de 60 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 60 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración: Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital, Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

## clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAIS

### "La caridad para con todos, por ahora sin lugar en el poder"

El cerebro humano y su expresión abstracta, la mente, tiene todavía vericuetos que ni la más profunda psicología todavía pudo desentrañar: es que una recién nacida en la larga evolución de la Vida y por el estreno tan reciente de su portador, comete fallas; cosa que es dado ver cuando al poderío del ancestral instinto se le contrapone la inteligencia, aún con balbuceos de lactante.

Después de este abstruso prólogo vayan estos renglones.

Asombran los resultados que los entrevistadores más estrictos muestran cómo la gran mayoría acepta estos latigazos que nos está imponiendo el nuevo orden, casi como verdaderos masoquistas a la vista de cualquier extraterrestre.

Creo que, por un lado, en lo profundo hay en muchos un sentimiento de culpa por haber sido, ya indiferentes, ya cómplices, ya tolerantes ante el infernal medioevo kirchnerista. Y como en una de las religiones tan difundida, la nada reparadora, como ineficaz pe-



nitencia, viene aquí como anillo al dedo.

Por otro lado desde esta misma religión en una tríada crucial se enaltecen: la fe y la esperanza. Entelequias en las que tanto hoy nos apoyamos esperando que el nuevo orden nos saque del infierno.

Pero se suscitan dos graves problemas: de la tercera de la tríada, la caridad para con todos, no parece que se encuentre entre los planes del ordenador. Y lo más tremendo es que este cerebro novel que portamos todos, no está entrenado en transitar fe y esperanzas tremendamente largas.

Sólo la caridad de todos nosotros, apuntando al benefi-

cio que podrían recibir nuestros nietos o aún más, nos mantendrá firmes en la estacada en que vinimos a caer en este momento de la historia de nuestra aldea.

### **Héctor Cuadrado**

hectorcuadrado@yahoo.com

AYER Y DE HOY



DIARIOS DE

29 de abril de 1994.

### **HACE 30 AÑOS**

### Las dolorosas secuelas del caso Carrasco

El caso del soldado Omar Carrasco, asesinado a patadas en un cuartel de Zapala, Neuquén, el 6 de marzo de 1994, sería reiteradamente tratado en las portadas de Clarín. Carrasco sólo tenía 18 años y cumplía en esas dependencias el servicio militar, por lo cual su crimen causaría una ola de indignación popular debido al salvajismo que sufrió la víctima. Tanto que el caso terminaría para siempre con el servicio militar obligatorio en la Argentina. Su cadáver había sido ocultado en instalaciones del regimiento y en esta edición se informa con gran foto que la Justicia había dado apoyo a los soldados compañeros de Carrasco, al ratificar que 52 chicos de la clase 1975 podían quedarse en sus casas hasta que se resolviera el caso, ya que atravesaban las consecuencias psíquicas de haber pasado por una "situación límite". Hubo condenas para dos conscriptos de la promoción anterior y un teniente, pero la percepción popular indicaría que autoridades superiores fueron protegidas y resguardadas de sus responsabilidades.

### El dólar, el tema recurrente

Quisiera que algún economista (o un psicólogo) me explique por qué los argentinos tenemos el síndrome de la devaluación. Sube el dólar, mucho, y cuando se estabiliza un poco nos ponemos nerviosos y empezamos a reclamar que está atrasado, que hay que devaluar. Y si se devalúa y sube, mucho como siempre, y de golpe suben terriblemente los precios, nos quejamos: "Qué barbaridad, ¿viste el dólar lo que subió? ¿Viste los precios por las nubes?". En países que he visitado no se habla nunca o casi nunca del dólar ni de atraso cambiario. Para no compararnos con Europa, hablo de nuestros vecinos del continente donde el dólar hace años que vale casi lo mismo. Guardo las monedas que me sobran tranquilamente porque sé que cuando vuelva en unos años van a valer lo mismo. ¿Por qué no le damos valor a nuestra moneda de una vez por todas? Urge cambiar de mentalidad.

### María Moreno Quintana

mbmorenoquintana@gmail.com

### Las cosas por su nombre

Hace cerca de un mes que los estoicos ciudadanos que utilizamos el ferrocarril Mitre sufrimos "inconvenientes técnicos" que producen efectos extraños, como que las formaciones circulan a paso de hombre en unos tramos y a velocidad normal en otros, sin que se repitan las ubicaciones. También frenan entre estaciones, cuando no se cancelan servicios. De la frecuencia en hora pico de 10/12 minutos entre formación llegamos a tener 4 por hora (con suerte): una espera de 45 minutos y el siguiente a los 8 o 9, de manera aleatoria. Nadie dice la verdad: que es una medida de fuerza que obviamente perjudica solo a viajeros trabajadores (muchos pierden el plus salarial por presentismo). Nadie dice que el personal ferroviario en su conjunto no necesita preparación universitaria, pero cobran todos sueldos superiores al 90% de los sufridos médicos de la salud pública, para ejemplo, en esta Argentina que duele. Supongo que pedir un poco de patriotismo a ese sindicalismo es como pedir visitas guiadas a la base china en Neuquén.

Estamos muy lejos de considerarnos una nación de hermanos que debemos cuidar nuestra casa en vez de usar nuestros intereses mezquinos para dañar.

Ernesto Leive eleive@gmail.com

### Licencia de conducir en CABA

En relación a la carta del lector Alberto Luis Arroyo publicada el 22 de abril, le informamos que hemos habilitado en las Sedes Comunales las islas digitales, donde personal especializado recibe a los vecinos y los guía en la gestión de trámites. Los plazos de vigencia de la licencia se encuentran previstos por el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, aprobado por Ley N° 2.148. El mismo adopta el criterio de Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 que establece la vigencia de las licencias de conducir según el rango etario. Esto es así por la necesidad de realizar un examen psicofísico en forma más frecuente en edades más avanzadas a fin de acreditar la aptitud conductiva.

### César Torres

Secretario de Gob. y Vínculo Ciudadano - CABA

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319 Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯









НОУ

14°

мáх 18°



16° 19°

MIÉRCOLES

2° 18°

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



**ACTUALIZADAS** Por Maitena



### **Pasiones Argentinas**

## La mujer que plantó a Picasso

Judith Savloff jsavloff@clarin.com

"Las chicas como vos no pueden ser pintoras", le dijo Picasso. Un provocación y un error. Guilot era hija de una acuarelista y pintaba desde los 5 años. Había dejado de estudiar Derecho, como quería el papá, para ser artista. Fue detenida por protestar contra los nazis. No era una típica señorita sumisa.

otra mesa con una amiga y un actor a quien

el pintor conocía. Se les acercó e invitó a las

jóvenes, estudiantes de arte, a conocer su es-

arís, 1943, ocupación nazi. Pablo

Picasso (61) comía con la gran fo-

tógrafa surrealista Dora Maar en

el bistró Le Catalan. Ahí la vio.

Françoise Guilot (21) estaba en

Dos años después, vivían juntos en la París liberada. Tuvieron dos hijos, Claude y Paloma. Mientras, él pasó de ser conocido a celebridad y ella siguió pintando.

Guilot supo desde el principio cómo podía tratarla Picasso y que era un mujeriego crónico. Ella había "desplazado" a Maar y él tenía una hija con Marie T. Walter (Maya) aunque no se había divorciado de Olga Jojlova (madre de su hijo Pablo, básicamente, por plata).

De todas formas, durante una década, fue más fuerte la conexión física entre ambos y la admiración de la pintora por el trabajo de Picasso, según ella contó.

Una vez Guilot le preguntó a Picasso por qué era tan agresivo con la gente que quería. No se animaba a hablarle directamente de ella. Dijo que le respondió: "Soy muy agradable con los que no me gustan porque, como no me gustan, no me interesan. Pero con los que aprecio soy desagradable porque quiero saber qué hay en el fondo, diseccionarlos". Como si, en vez de personas, fueran figuras de sus cuadros cubistas.

Al final, las cosas entre ellos se pusieron insoportables. "Nadie deja a un hombre como yo", la amenazó él. "Te doy un año o me voy", se plantó ella y en 1953 partió con los chicos a Nueva York.

Guilot siguió pintando, yendo y viniendo

entre EE.UU. y Francia. A mitad de los '60 publicó Vida con Picasso, que se vendió como pan caliente a pesar de los intentos del pintor (y del Partido Comunista francés) de que no circulara. Guardó la plata de los derechos para que los hijos (a quienes Picasso no quiso ver más)- pagaran la demanda por su herencia. Luego, según denunció, él trató de cerrarle las puertas del mundo del arte.

Ella siguió. Volvió a casarse dos veces y tuvo otra hija, Aurelia. Murió en junio en Manhattan a los 101 años. "A mi edad, a veces, me canso de la vida pero de la pintura, nunca", decía. Recibió la Medalla de la Legión de Honor en Francia y su obra integra las colecciones del MoMA y el Pompidou, entre otros museos. El Picasso de París abrió en marzo una sala dedicada a obras de ella.

Cada vez que pienso en Guilot y Picasso, me acuerdo de la mamá de la artista, Madeleine. Ella le había enseñado a pintar desde muy chiquita solamente con acuarelas, para que no pudiera borrar y tuviera que crear a partir de sus errores.

CRIST

La espera

YO, MATÍAS Por Sendra

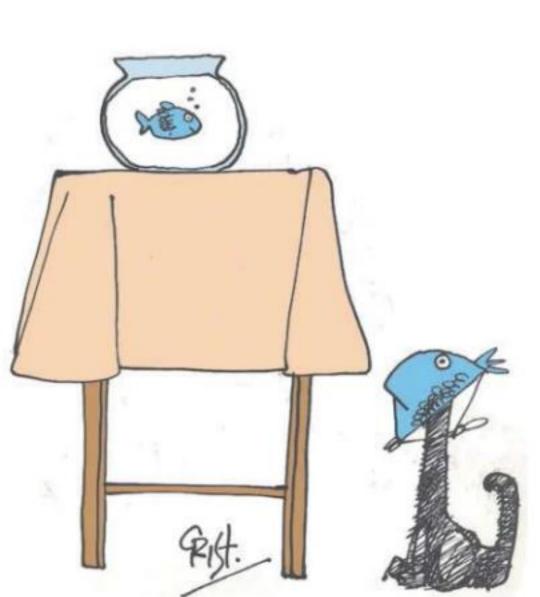







TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

